## Viajeros ahorran hasta 40% en el precio final

Empresas de turismo y aerolíneas empiezan a aceptar el pago de sus servicios en dólares \_\_ 1.19



Pesos en danza Los bancos tienen más deuda pública que depósitos\_\_\_P.15

# El Cronista.com

MARTES

16 DE ABRIL DE 2024

PRECIO: \$ 900 Nº 34.612 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

Merval 1.197.527 ♥ -3,78% — Dow Jones 37.735 ♥ -0,65% — Dólar BNA Mayorista 868,00 0,12% — Euro 1,06 ♥ -0,10% — Real 5,18 1,31% — Riesgo país 1.375 3,31%

### Reaparece un factor de riesgo para la Argentina

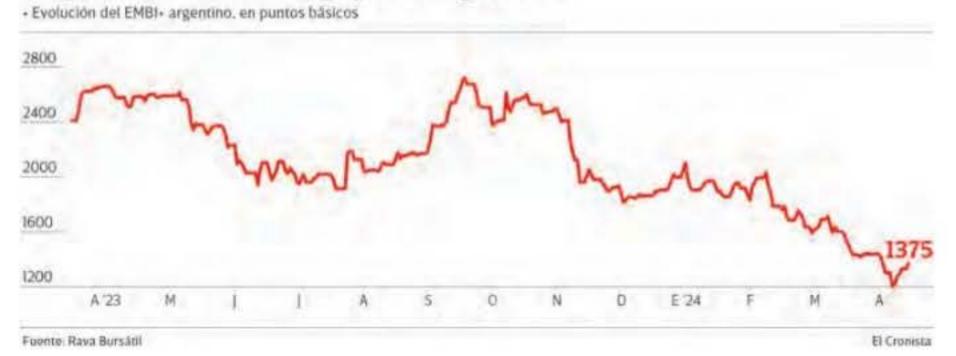

LA CAUTELA DOMINA AHORA A LOS INVERSORES

# Israel insiste con ejecutar represalias a Irán y crece el temor en mercados por un escenario de conflicto

El riesgo país de la Argentina repuntó 3,8%. Tras el mínimo alcanzado en torno a los 1200 puntos, acumula suba de casi 15% en el mes

Los mercados del mundo cerraron ayer con clara tendencia a la baja por los temores a que se acreciente el conflicto en Medio Oriente tras el ataque de Irán a Israel. Las acciones en Nueva York retrocedieron 0,65% según el Indice Dow Jones, en lo que fue el sexto día consecutivo en rojo mientras que el S&P cayó 1,2%. En la apertura los mercados operaron en alza, pero las tasas a 10 años de los bonos del Tesoro de los EE.UU. frenaron esa tendencia. El alivio temprano que manifestaron los inversores se dilu-

yó a lo largo del día, después de que las autoridades israelíes insistieron con la ejecución de algún tipo de respuesta militar frente al ataque recibido. La Casa Blanca intensificó su mensaje a favor de que no escale el enfrentamiento. El Brent volvió a niveles superiores a los u\$s 90, y el oro llegó a u\$s 2401. La Argentina no escapó a este contexto: el índice S&P Merval perdió 3,8% y los ADR cayeron hasta 8%. El riesgo país trepó por quinta rueda en línea consecutiva, con un alza ayer del 3,3%. \_\_\_P. 14,22 y 23

DOOM EDITORIAL

Las reformas más urgentes son las que acumulan años de intentos fallidos

Hernán de Goñi

Director Periodístico

\_p. 2\_\_

· OPINIÓN

Nueva política oficial: discutir precios

Claudio Caprarulo

Director de Analytica

\_\_p. 3\_\_\_

VUELVE A ESCENA EL BLANQUEO DE CAPITALES

## EE.UU. retoma pedidos de información a bancos para detectar fondos que no están declarados

La AFIP instruyó a las entidades financieras por los reportes a presentar en septiembre

El acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos empezó aganar dinamismo en el marco de la nueva gestión de gobierno. Las autoridades de la AFIP tomaron contacto con las principales entidades y asociaciones de bancos involucrados en el régimen FACTA, para dar las especificaciones técnicas necesarias

de cara a los reportes que deberán elaborar en septiembre sobre los movimientos del 2023. El IRS (el ente recaudador estadounidense), en paralelo, también empezó a solicitar información sobre contribuyentes argentinos con cuentas en EE.UU. La movida revive la atención sobre el destino del proyecto de blanqueo contenido en Ley Bases.\_\_\_\_P.8



CONSULTORAS EMPIEZAN A PROYECTAR UN DÍGITO

## Pese a la suba de tarifas, la menor inflación núcleo hará contrapeso en abril

En marzo, los aumentos de los servicios públicos representaron casi un tercio de la variación del IPC. En abril, su impacto podría ascender a cinco puntos porcentuales, pero hay un contrapeso que podría moderar su efecto en el índice final: el derrumbe de la inflación núcleo, que en la primera semana fue de apenas 1,6%. Por esa razón varios analistas convalidan ya el pronóstico de un dígito. \_\_\_P.6 y 7

MONDINO PIDIÓ ACTIVAR ACUERDOS DEL MERCOSUR

#### DEL TUIT DEL DÍA



"A ver la cartita de los salamines hipócritas y mentirosos que niegan adoctrinamiento y persecución pero que casualmente son enemigos de las ideas de la libertad"

[avier Mile]

Presidente de la Nación

**EL NÚMERO DE HOY** 

1015

pesos cerró ayer la cotización del dólar blue, un alza de 1% respecto del cierre del viernes

#### > ZOOM EDITORIAL



Hernán de Goñi hdegoni@cronista.com

Instituciones como
IDEA y el Cippec
aportan proyectos a
la agenda pública
desde hace años,
pero chocan con el
concepto de urgencia
de los gobiernos

## Las reformas más urgentes son las que acumulan años de intentos fallidos

a Argentina es un país que no necesita recetas innovadoras, porque hace tiempo que no enfrenta problemas nuevos. Los dramas que arrastra como sociedad son el fruto más de 50 años de inestabilidad económica, a los que la coyuntura le va agregando capas de complejidades. Por eso un factor que se vuelve relevante en el tiempo es la voluntad política de los gobiernos para sostener una agenda de reformas.

El tablero de control de un Presidente está lleno de alarmas de corto plazo. Su desafío es conseguir que lo urgente no tape lo importante. Ocuparse de ambos objetivos no es imposible, y solo requiere que haya grupos de trabajo con prioridades diferenciadas.

Dos organizaciones no gubernamentales coincidirán esta semana en su esfuerzo por atraer la atención oficial sobre estas agendas. Anoche arrancó el Cippec, con su clásica cena anual, y a partir del miércoles será el turno del Foro Llao Llao, que celebrará su encuentro reservado en Bariloche.

Finanzas públicas sostenibles, educación para el desarrollo, inclusión social y rol del Estado. Ninguno de estos focos, expuestos ante políticos y empresarios por las autoridades del Cippec, son cuestiones que no se hayan debatido en encuentros similares. El Centro de Investigación de Políticas Públicas intenta desde hace más de 40 años poner propuestas sobre la mesa del debate político. Una organización como IDEA acumula seis décadas haciendo aportes para apuntalar el desarrollo del sector privado.

El gobierno de Javier Milei desembarcó con su propio menú de reformas. En ese sentido, hay que reconocer que sus iniciativas atacaron numerosos frentes, algunos de ellos inesperados (como su ambiciosa reforma electoral). Pero la falta de un consenso previo sobre ese recetario conspiró contra su activación. Varias partes del DNU 70/23 están objetadas en la Justicia y la denominada Ley Bases va por su segunda versión oficial, sin garantías de que sea la definitiva.

El Presidente puso en marcha un Consejo de Asesores Económicos que, en teoría, será el encargado de trabajar sobre el largo plazo. Sus integrantes, no obstante, tienen un perfil mucho más amplio de lo que demandan cuestiones sensibles como la reforma previsional o el rol que tendrá el Estado en un área donde su participación no está discutida, como la educación.

Para retomar el concepto que impulsó el Cippec en su encuentro, las avenidas (las grandes agendas temáticas) están identificadas. Resta identificar vehículos colectivos, conductores y pasajeros. La nafta es el consenso, y el destino, la sostenibilidad.

### ▶ LA FOTO DEL DÍA

#### CRÉDITO: BLOOMBERG

## Biden envió su mensaje a través de Iraq

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que quiere evitar que se propague aún más el conflicto en Medio Oriente, donde Israel libra una guerra en Gaza y es blanco de ataques de Irán. "Estamos comprometidos con un alto el fuego que traiga a los rehenes a casa y evite que el conflicto se propague más de lo que ya lo ha hecho", dijo Biden al reunirse con el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, en el Salón Oval de la Casa Blanca. "Nuestra asociación es fundamental para nuestras naciones, Oriente Medio y el mundo", dijo Biden a al-Sudani. El encuentro sirvió para transmitir un mensaje directo a Irán a través de un país que es casi aliado.





La frase del día Jorge Knoblovits Presidente de la DAIA

"Con Irán siempre hay que tener la guardia alta. sigue con la conducta de un estado terrorista, que promueve terror en el mundo, ya sea de forma indirecta a través de sus proxies, Hezbollah, los hutíes y Hamas, o en forma directa como lo está haciendo. El terror está instalado en el mundo y tenemos que estar del lado adecuado. No descarto ningún atentado, ni en Argentina ni en otros países"

OPINION

Claudio Caprarulo Director de Analytica



## Nueva política oficial: discutir precios

partir del pico de 25,5% en la inflación mensual de diciembre se ⊾produjo una marcada desaceleración. Marzo cerró en 11%, una tasa similar al promedio registrado entre agosto y noviembre pasados cuando después de 22 años los precios volvieron a aumentar a dos dígitos por mes. Es ahora cuando comienza a ponerse en juego la estrategia antiinflacionaria del gobierno. Tiene que demostrar que puede reducir de forma sostenida la tasa de inflación heredada, a diferencia de lo que hicieron tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández. En el corto plazo, un buen resultado sería retornar a los registros preelecciones, alrededor de 7% mensual. ¿Es posible? La dificultad queda al des-

cubierto por distintas medidas que tomó el ministerio de Economía en las últimas semanas. En marzo decidió postergar la implementación del nuevo cuadro tarifario del gas hasta abril para quitar presión al índice de precios al consumidor (IPC). En esa misma dirección, comienza a señalar públicamente a distintos sectores porque sus precios no evolucionan de acuerdo a lo que le resulta conveniente. Un contrasentido para un gobierno que se autodefine como liberal. Los primeros apuntados fueron los supermercados y luego se sumaron las empresas de medicina prepaga. Dos sectores que, sumados, explican más de un tercio de la evolución del IPC.

A su vez, el gobierno intenta controlar otro precio clave de la economía: los salarios. Con ese objetivo es que dilató o directamente no quiere homologar diferentes acuerdos paritarios alcanzados por representantes sindicales y empresarios. Hoy la discusión se centra en Camioneros, un gremio con mucho ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

impacto tanto por la cantidad de afiliados como por el rol de sus salarios dentro de los costos de la cadena de producción de gran parte de la economía.

Ante estas decisiones y aparentes contramarchas surge el interrogante sobre si existe un plan secuencial o es todo producto de improvisar sobre la marcha. Seamos optimistas y consideremos la primera opción. Es plausible que, en su etapa inicial, el plan implicaba liberalizar precios para intentar equilibrarlos mientras el capital político estaba intacto. Es indiscutible la necesidad de llevar a valores consistentes las tarifas de gas y electricidad con la capacidad de su financiamiento mediante subsidios. El camino elegido fue de shock. Como resultado, desde diciembre los precios regulados aumentaron 30 puntos porcentuales más respecto a la inflación núcleo. Una tendencia que se profun-

diza este mes con el nuevo cuadro tarifario del gas.

La liberalización no sólo fue de precios regulados sino también de aquellos que estaban dentro de acuerdos, como los combustibles y los alimentos. Esa política formó parte de un juego de contrapesos, donde se avaló el desplome de los salarios. En diciembre cayó 17% el poder de compra de los trabajadores registrados respecto a un año atrás, una pérdida que continuó profundizándose en los meses posteriores. La discusión sobre la homologación de las paritarias busca que esa contracción se frene pero que no se revierta. Algo similar a lo que sucede con las jubilaciones, recién este mes empezaron a ajustarse por inflación y por única vez se otorgó un aumento extra pero que no termina de cubrir la pérdida de los primeros meses. De esa forma el gobierno mejora la perspectiva de

los jubilados para el resto del año pero no revierte el ajuste inicial sobre sus ingresos.

Podemos interpretar que el gobierno busca cerrar la etapa en la que algunos precios subían de más para compensar el retraso acumulado en el gobierno anterior mientras otros crecían por debajo del nivel general. Ahora todos los precios deben crecer con baja dispersión y en un sendero decreciente. Así funciona la segunda secuencia del plan antiinflacionario.

Ahora bien, el optimismo respecto a que el gobierno tiene un plan y estamos ingresando en una segunda etapa encuentra un límite. Si bien no es tarde. aun no está construida la base que permite proyectar un sendero sostenido de desaceleración de la inflación.

El primer paso es acumular dólares. Sostener el cepo cambiario y aumentar la deuda de los importadores permitió dar una falsa sensación de que ya se superó el desequilibrio entre la oferta y demanda de dólares. Pero aún estamos lejos. Por caso, el gobierno ya manifestó que intenta incrementar el endeudamiento con el FMI. La fragilidad es muy grande, la decisión de adoptar un tipo de cambio cuasi fijo, en una economía sin dólares, es uno de los fundamentos de la reducción de la inflación pero puede ser también su talón de Aquiles. Un simple repaso de nuestra historia económica da cuenta cuán costosos y vulnerables son los regimenes de tipo de cambio

Eso nos lleva a la segunda fila de ladrillos que requiere una base sólida para un plan antinflacionario: los acuerdos. La decisión de consolidar la pérdida de poder adquisitivo de las familias va en línea con el objetivo de una economía más chica. Buscado también mediante un ambicioso ajuste fiscal. Un mercado interno reducido y un bajo nivel de ahorro permiten una mayor acumulación de dólares para el Banco Central. Pero también incrementan la conflictividad social. Si un sector de la economía busca recuperar o mejorar su posición relativa puede desencadenar en que algunos precios relevantes sobrepasen los aumentos que pretende el gobierno. Y eso puede derivar en un nuevo salto nominal. Los acuerdos de precios y salarios son fundamentales porque permiten, al menos durante un tiempo, evadir ese resultado.

Finalmente, la acumulación de dólares y los acuerdos le dan al plan la tan necesaria credibilidad. Un activo que aún no tiene. En la economía, las expectativas son un factor determinante. Para un sector ajustar sus precios por debajo de la inflación pasada de forma sostenible implica un acto de fe: creer que hacia adelante el resto de la economía también hará lo mismo.\_\_\_

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

## CRISIS EN MEDIO ORIENTE TRAS ATAQUE DE IRÁN A ISRAEL

# Advierten que el petróleo tocaría los u\$s 100 e impactaría en exportaciones

Ayer el precio bajó y el WTI tocó los u\$s 84,97 tras el rally de los días previos al conflicto, pero está en máximos desde el ataque de Hamas en octubre. También afectaría al precio de las naftas

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

Los precios del petróleo arrancaron a la baja este lunes, tras la fuerte alza de la semana pasada, en la previa del ataque de Irán a Israel. Según Reuters, la baja se

debe una expectativa del mer-

cado a que no escale el conflicto a nivel regional.

Los futuros del Brent para entrega en junio caían u\$s 0,81, o alrededor de un 0,9%, a u\$s 89,64 el barril, mientras que los futuros del WTI para entrega en mayo perdían u\$s 0,69, o alrededor de un 0,8%, a u\$s 84,97.

En la Argentina, todo el sector mira de cerca el tema: este año, el petróleo será la estrella a nivel exportaciones del mercado energético. Pero un aumento en el precio del crudo pondría al Ministerio de Economía en la disyuntiva entre alejarse del objetivo de alcanzar el *import parity*, o presionar sobre la inflación.

#### ¿BARRIL A USS 100?

Hacia adelante, el analista energético Javier Blas sostuvo que lo que suceda con los precios dependerá sobre "la respuesta de Israel" y la "escalada del conflicto". Además, de qué decida Irán hacer en el Estrecho de Ormuz, el punto logístico donde circula un quinto del petróleo mundial. También incidirá qué decida hacer con la producción Estados Unidos y la OPEP.

El barril está en máximos desde el ataque de Hamás a Israel en octubre pasado y los bancos elevan las proyecciones. Según Reuters, el Citi elevó sus previsiones a corto plazo a u\$s 88 dólares por barril. Sin embargo, creen que el mercado actual no está valorando una posible continuación de un conflicto total, "que podría llevar el petróleo a más de u\$s 100".

En tanto, desde el banco J.P Morgan apuntaron: "Nuestra hipótesis de base para el petróleo sigue siendo un Brent de u\$s 90 hasta mayo". Para un barril a u\$s 100, deberían darse casos como una interrupción "imprevista" por parte de Libia, o nuevos avances de Ucrania sobre la infraestructura petrolera rusa.

#### IMPACTO EN LA ARGENTINA

A nivel producción, el último dato da cuenta de que la actividad petrolera creció 6,5% interanual en febrero, pero si sólo se mide el no convencional, trepa al 20,4%, por el buen desempeño de Vaca Muerta, según Economía y Energía.

Con respecto a las exportaciones, desde antes del conflicto ya anticipaban un récord en la consultora de Nicolás Arceo.

Para 2024 estimaban que promediarían los 175 kbbl/d, casi un 30% más que el año pasado, lo que superaría los u\$s 5.000 millones. En 2023, las ventas al exterior de crudo fueron por u\$s 3887 millones.

Juan José Carbajales, de la consultora Paspartú, explicó que si el barril de petróleo se dispara, el Gobierno tiene dos caminos con respecto al mercado local de combustibles.

"Una opción sería permitir,

Bancos internacionales estiman que el precio del crudo se mantendrá en torno a los u\$s 90 el barril

Este año se estiman exportaciones argentinas récord de petróleo, de más de u\$s 5000 millones

El alza del barril podría alejar el objetivo de Energía de alcanzar el import parity para el litro de nafta

como pretende vía la desregulación incorporada a la ley ómnibus, que se acoplen precios internos con internacionales, la llamada import parity, y que YPF traslade ese alza al surtidor (+15/20%)", afirmó Carbajales.

"La otra opción sería privilegiar el control de la inflación con el reciente argumento de 'se les fue la mano con los aumentos a la clase media', pero aquí aplicado a las refinadoras como YPF, Axion y Shell", agregó.

Según una fuente del sector, el barril criollo sigue existiendo "en la práctica", dado que las refinadoras no acceden al barril de petróleo a casi u\$s 90 como a nivel internacional, sino a menos de u\$s 70.

El objetivo de la Secretaría de Energía es que el litro de nafta alcance un precio de paridad de importación, en alrededor de 1,20 dólares. Sin embargo, una suba del barril de petróleo podría demorar este objetivo. Carbajales analizó: "Un dato clave es que el Gobierno no permitió en febrero que los productores puedan vender más caro cuando el valor

internacional del crudo pasó de 80 a 90 dólares, y solo varió el precio con la actualización del impuesto a los combustibles (que venía frizado desde el 2021).

De hecho, hoy se sigue comercializando a valores de enero (u\$s 67, el llamado barril "criollo")".

En la búsqueda primordial de Economía por bajar la inflación, la llegada del import parity podría demorarse. Solo en abril se espera que los regulados aportes casi cinco puntos a la inflación mensual.

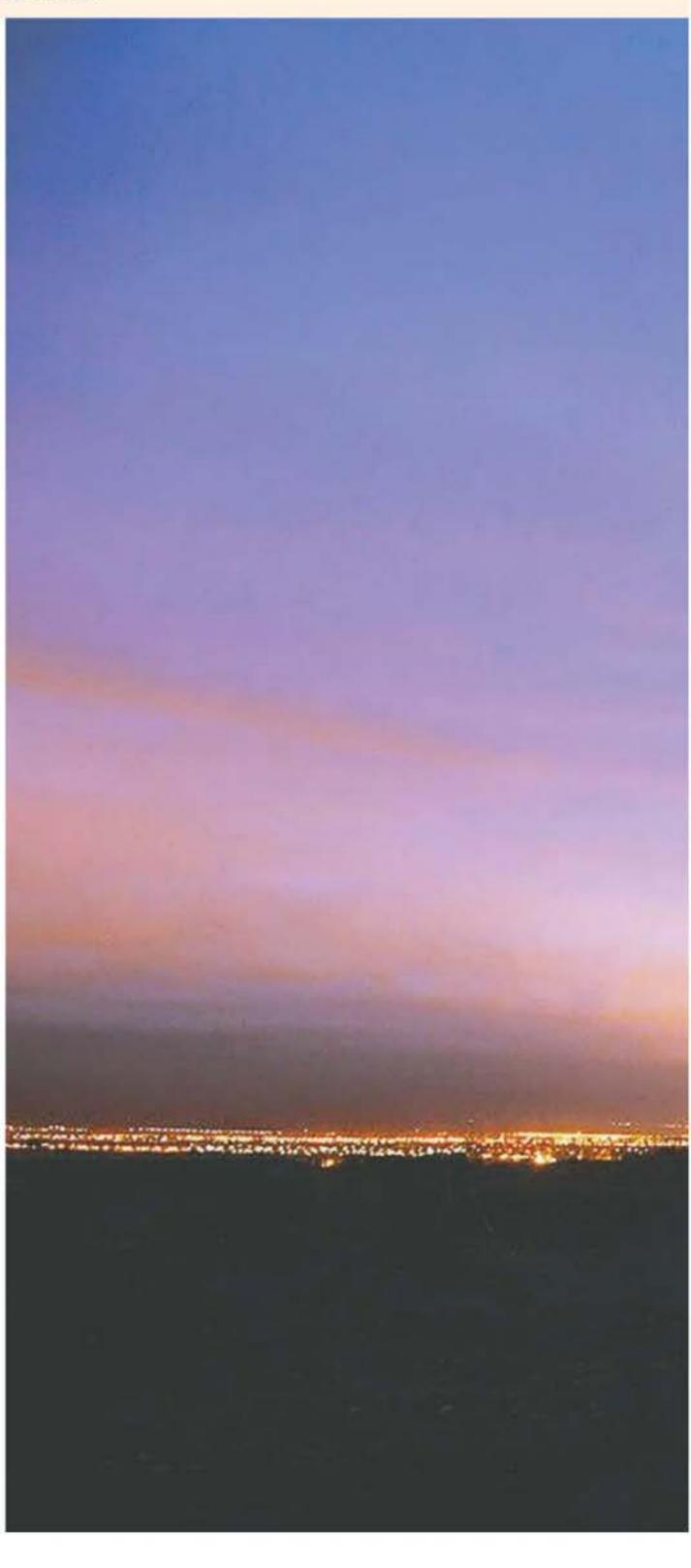

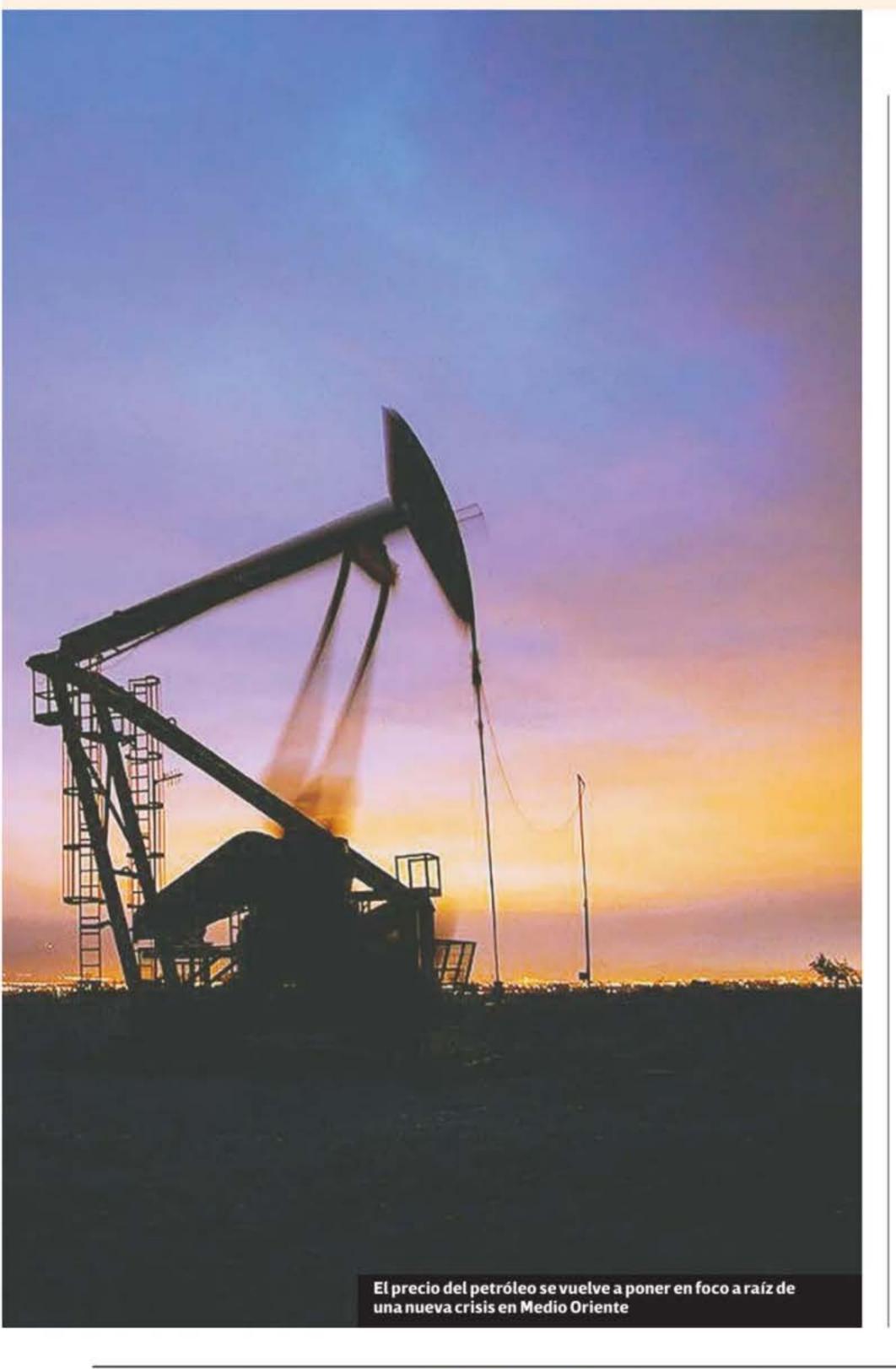

## Refuerzan la custodia de las fronteras y objetivos de infraestructura crítica

**Martin Dinatale** 

mdinatale@cronista.com

Apenas 20 horas después de los ataques de Irán sobre Israel con misiles y drones el gobierno de Javier Milei activó el Comando Conjunto de Seguridad y decidió reforzar la custodia con fuerzas federales y militares las "infraestructuras críticas" tanto en el interior del país como en las fronteras.

Según adelantaron a El Cronista fuentes de jerarquía de la Casa Rosada este Comando ya activó un fuerte operativo de seguridad para reforzar las "infraestructuras críticas" con presencia de Gendarmería, Policía Federal y efectivos militares. Todo esto se hizo para atenuar los riesgos de un eventual atentado de grupos extremistas como consecuencia de la alerta mundial que existe tras los ataques de Irán en Israel.

La protección o custodia reforzada en Argentina se llevará adelante en los centros religiosos y espirituales de la cultura judaica en todo el territorio nacional, así como de los diplomáticos de los países amenazados; los objetivos sensibles de Estados Unidos, empresas vinculadas a este Estado (como entidades bancarias), las represas hidroeléctricas y centrales nucleares y de generación energética.

También se reforzará la seguridad en aeropuertos, pasos fronterizos, terminales portuarias de pasajeros y "se aconseja incrementar las herramientas para la detección de personas que pudieren ingresar al país, especialmente procedentes de los países sobre los que recae la hipótesis de conflicto", dijeron en la Casa Rosada.

5

Los alcances de este operativo fueron analizados por la ministra Patricia Bullrich; el jefe de la AFI, Silvestre Sivori; el ministro Guillermo Francos y el ministro Luis Petri que se encuentra en Dinamarca junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier Xavier Isaac por la compra de los aviones F16.

El vocero oficial Manuel Adorni se limitó a decir en conferencia que Bullrich ya dio precisiones en el gabinete sobre las acciones que se están tomando para aumentar los niveles de seguridad. Desechó que haya amenaza de algún atentado terrorista en Argentina.

"El presidente Milei entendió que lo mejor era volver al país para analizar los peligros a considerar", dijo Adorni al evaluar la convocatoria al gabinete de emergencia y destacó que "todo el mundo libre está amenazado y no tenemos más que ponernos del lado de los países libres".

En los informes que la AFI y Seguridad hicieron en las últimas horas se destaca una "alerta de seguridad nacional" ante "la presencia de grupos yihadistas en la frontera argentina junto con el cambio de postura diplomática con respecto a Israel, el reciente fallo de la Casación sobre la causa AMIA y el ataque del que estaría siendo objeto Israel por parte de Irán".

Para las fuerzas de seguridad y la inteligencia de Argentina estos hechos "se traducen en eventos a ser tenidos en cuenta para modificar el tipo de alerta, siendo necesaria la implementación de diferenciaciones de acuerdo a la circunstancia de los objetivos", dijeron fuentes oficiales.\_\_\_



La sacás en 5 minutos, la disfrutás todos los días.

¡Abrila desde CREDICOOP MÓVIL cuando quieras, las 24 hs!





Rápido



Sin trámites previos

Cartera Comercial. Válido para personas humanas con actividad comercial, sin Cuenta Corriente en Banco Credicoop. La apertura de la cuenta estará sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco. La bonificación aplicará sobre la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente y estará vigente por 12 (doce) meses desde la fecha de apertura: este beneficio será válido sólo para contrataciones realizadas a través de Credicoop Móvil entre el 06/11/2023 y el 05/05/2024 Más info en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4500.



Descargá la aplicación



La Banca Solidaria

## Economía & Política



"Oue entre 300.000 alumnos haya un grupo que se sienta adoctrinado puede ser normal, pero no define a todos" Ricardo Gelpi

Rector de la UBA

LA LUPA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

## Inflación: regulados podrían sumar casi 5 puntos al IPC de abril

Tras el 11% que arrojó el índice en marzo, las consultoras privadas estiman que podría demorarse la llegada de "un dígito" mensual, debido a los ajustes tarifarios

\_\_\_ Florencia Barragan

\_ fbarragan@cronista.com

La rápida actualización de los precios regulados presiona sobre la inflación y pone en jaque el principal objetivo del ministro de Economía, Luis Caputo, de mantener una sostenida desaceleración de la inflación.

En marzo, los aumentos de regulados explicaron casi un tercio (27%) del índice mensual, y fueron lo que más aumentó (+18,1%), contra un IPC que cerró en el 11%, según LCG. Para abril, se sentirá con más peso y podría explicar la mitad del indicador: la consultora Eco Go estima que regulados aportará casi 5 puntos al nivel general, que será del 9%, según el REM del Banco Central.

Sin embargo, algunas consultoras privadas estiman que estos reacomodamientos de precios relativos demorarán la llegada del "dígito" al IPC mensual. Esto explica el enfrentamiento público de Caputo con las prepagas, o las disyuntivas en Economía acerca del avance en ciertas actualizaciones que ven necesarias, como el boleto del colectivo en el AMBA, pero que posponen para evitar presionar sobre la inflación.

De seguir en este sendero inflacionario, la consultora Equilibra advierte que a fin del

primer semestre el tipo de cambio estará 15% retrasado con respecto al promedio histórico.

#### IMPACTO

Abril podría ser el mes de mayor incidencia de los precios regulados en todo el semestre. Según la consultora Eco Go, aportará 4,8 puntos, contra un nivel general que estiman en 9,8%.

El mayor impacto será por el gas (2,8 puntos), debido a la publicación de los nuevos cuadros tarifarios, que alcanzan aumentos de hasta casi 700%. Le sigue prepagas (0,4 puntos), transporte (0,2 puntos) y combustible (0,2 puntos). En abril, electricidad aportará 0%, debido a que si bien comenzaron a llegar las facturas con los aumentos, los cuadros tarifarios se publicaron en febrero.

Así, abril será el mes con la mayor incidencia de los regulados en el IPC: según Eco Go, en diciembre aportaron 3,1 puntos, en enero 3,8, en febrero 3,2 y en marzo 3,8. Para mayo se espera que caiga al 2,5%.

Así, mientras la inflación entre el semestre diciembre del 2023 y mayo del 2024 acumulará un 129%, regulados estará en 227%, estima Eco Go.

De hecho, por primera vez regulados quedó por encima del



Por primera vez, regulados quedó por encima del nivel general

Según Eco Go, la inflación de abril será de 9,8%: la mitad será por gas, prepagas y combustibles

La presión de los regulados en el IPC es el dato que mira Caputo para definir la suba del transporte

nivel general: en marzo, la inflación interanual fue de 276,2%, y los regulados treparon 293,4%.

#### ¿SE DEMORA LA LLEGADA DEL IPC DE "UN DÍGITO"?

"Los aumentos de tarifas y servicios en general podrían mantener la inflación de abril en los dos dígitos, a pesar de la clara desinflación en bienes", analizaron en la consultora Econviews, que la estimaron en torno al 10%.

Hacia adelante, Econviews asegura que prepagas, transporte público y naftas "ya corrigieron la mayor parte del atraso acumulado en los últimos 4 años", y que "con subas de 8- 20% vuelven al nivel de diciembre de 2019 en términos

reales". De todos modos, anticipa que quedará por delante el impacto de telecomunicaciones luego de la desregulación en el

En la misma línea, desde la consultora LCG analizaron que en abril observan una nueva desaceleración en la inflación de alimentos, que acumula en dos semanas 0,6%, junto con una mejora de la estacionalidad y con el crawling peg que se mantiene al 2%.

"La inflación de alimentos se derrumbó a los niveles de junio del 2023", anticipa LCG sobre abril, pero advierte: "Tenemos que esperar a ver los efectos de las segundas vueltas de los aumentos de regulados y el aumento de gas que se sentirán en el mes".\_\_\_

Arranca el juicio por el caso Skanska, 19 años después, con De Vido entre los acusados



#### TRIBUNALES

El Tribunal Oral Federal 4 comenzó ayer el juicio oral y público -19 años después- del caso Skanska por la adjudicación de gasoductos en la Argentina. El entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Obras Públicas, José López, son los principales acusados. El primero asistió a la sala AMIA de Comodoro Py para presenciar en persona el juicio en tanto que el segundo lo hizo vía plataforma virtual por problemas de salud que adujo su defensa. Según la Justicia, hubo cobro de sobornos para la concesión de la obra y la construcción de los gasoductos Norte y Sur por unos \$ 13 millones en aquel momento.

PRECIOS

## Al borde de un dígito: estiman que la inflación de abril puede ubicarse entre 8% y 11%

Algunas consultoras privadas sostienen que este mes el IPC podría romper con la barrera del 10%, tal como pretende el Gobierno. Otros estudios entienden que estará por encima de esa marca

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

El Gobierno apuesta a que la inflación se siga desacelerando en abril, tras el 11% que arrojó marzo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 287,9% interanual y en lo que va del año acumula un 51,6%. Los rubros que más incidencia tuvieron en la suba de marzo fueron educación, con más del 52% en sólo un mes y comunicación, con un avance del 15,9%.

Desde la consultora de Orlando Ferreres, el economista Fausto Spotorno indicó que la inflación será de entre 10% y 11%, dependiendo de cómo se imputen las tarifas de gas y de agua que aumentan en abril. No obstante, afirmó que la inflación núcleo se está derrumbando. En la primera semana de abril, esta fue de 1,6%, que es la más baja desde noviembre. "Creemos que la inflación núcleo va a estar claramente por debajo de 10%, posiblemente en 8%", dijo Spotorno.

Tras el nuevo dato, para abril, la consultora C&T Asesores Económicos estima que la inflación se ubicará en torno al 12% en GBA y levemente por debajo a nivel nacional, con la división Vivienda como principal impulsor por las subas de agua y tarifas de gas.

Lautaro Moschet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, estimó que la inflación de abril va a estar cerca del 9,5%. "El impacto del aumento del gas aportará algo más de 4 puntos, mientras que la inflación núcleo (que no tiene en cuenta el impacto de regulados y estacionales) quedará marcadamente por debajo de dicha variación", indicó.

Por su parte, el economista de Empiria Consultores Matías De Luca proyectó un IPC del 11% considerando los aumentos de gas. En la misma línea, Vivienda sería el rubro que impulsaría la suba por sobre alimentos debido al incremento en las tarifas gas.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, el IPC de abril mostraría una variación positiva del 10,8%.

Por debajo de estos números y ya en un dígito, la consultora EcoGo proyecta una variación de precios para este mes del 9,8



Los precios tienden a desacelerar su crecimiento

En la primera semana de abril, la inflación fue de 1,6%, que es la más baja desde noviembre, según Spotorno

por ciento. "Aunque el dato es todavía preliminar, la desaceleración del consumo producto de la caída de los salarios reales presiona a la baja los precios. Como contrapeso actúan los aumentos de tarifas en particular agua y gas- en un contexto de atraso y corrección de precios relativos", aclararon en su informe. De esta manera, a nivel interanual la inflación acumularía una suba del 310% y en el primer trimestre de 2024, del 68,5%.

En cuanto a alimentos, la proyección de EcoGo es de un aumento del 7,2% mensual. "En la primera semana del mes, los alimentos registraron un incremento del 1,3%, marcando un fuerte descenso respecto a los registros de las semanas previas, en una semana corta luego del fin de semana extra

largo.

Con este dato y considerando aumentos proyectados para las semanas restantes del 1,9%, la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 7,3% en marzo. Si además se incorporan los aumentos registrados en alimentos consumidos fuera del hogar, la inflación en alimentos alcanzaría el 7,2%", afirmaron.

Su reporte indicó que la primera semana de abril fue "tranquila para el precio de las carnes, que registraron en conjunto un aumento del 1,1%".



INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

## El Servicio de Rentas de EE.UU contactó a bancos por contribuyentes argentinos



Los contribuyentes argentinos, bajo la mira de los Estados Unidos

La titular de la AFIP, Florencia Misrahi, mantuvo encuentros con entidades y asociaciones bancarias para analizar tecnicismos, de cara al reporte correspondiente a septiembre próximo

Lucrecia Eterovich

\_\_ leterovich@cronista.com

A la espera del debate de la nueva versión de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, que incluye un nuevo Régimen de Regularización de Activos, se dieron a conocer reuniones por el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos, y al mismo tiempo también se dieron nuevos pedidos a bancos estadounidenses.

Horas después de que el Gobierno girara a gobernadores y jefes de bloque la versión final del proyecto, trascendió que la titular de la Administración

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi se reunió con las principales entidades y asociaciones de bancos involucrados en el régimen de información financiera (FACTA).

De cara al envío, pactado en el próximo mes de septiembre, del reporte de las cuentas en

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL Nº

NOTIFICACIÓN TRASLADO DEMANDA Juzgado Nacional en lo Civil Nº 101 a

cargo del Dr. Alejandro César Verdaguer,

Secretaria Unica, sito en Av. De Los Inmigrantes 1950, Piso Sexto, CABA, En

virtud de lo ordenado por este Tribunal se notifica al Sr. GREGORIO ALBERTO

ORTIZ GUIDI, DNI 8.490.219, en los autos

SOLEDAD CORTIZ GUIDI, GREGORIO

ALBERTO s/IMPUGNACION/NULIDAD

54465/2023, con fecha 04/03/2024 se

resolvió: "En atención a lo solicitado y juramento prestado en los términos del art.

145 del C.Proc., publiquense edictos por

dos dias en el Boletin Oficial y en el diano

El Cronista, emplazando al demandado

para que dentro del plazo de quince días

comparezca a tomar la intervención que le

corresponda en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que

lo represente en juicio". Fdo. Alejandro

Cèsar Verdaguer, Juez. Alejandro Cappa,

Secretano

TESTAMENTO"

"GOSZKO

UNICA

CECILIA

SECRETARIA

donde figura al menos un argentino y que hayan obtenido ingresos por dividendos, rentas o intereses por encima de los u\$s 10 durante el 2023, el organismo las instruyó.

"La AFIP puso a disposición de las entidades las especificaciones técnicas necesarias para adaptar los sistemas de remisión de la información financiera a través del manual "Régimen de información financiera CRS y FATCA", afirmaron en un comunicado.

Aunque no se trataría de único movimiento por parte de las autoridades en el asunto. Según el documento al que pudo acceder El Cronista, el Servicio Interno de Rentas (IRS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos habría comenzado a solicitar información a bancos

#### EDICTO

BELEN FRANCINGUES, 2024.02.07.

americanos sobre contribuyentes argentinos.

"Se le indica que se presente personalmente (...) para dar testimonio bajo juramento y traer consigo copias de todos los siguientes documentos, registros e información, incluida la almacenada electrónicamente. en su posesión, custodia o control correspondiente a toda cuenta que pueda ser propiedad, controlada o bajo la autoridad signataria del contribuyente durante el período comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2019", se encabezaba en la citación.

Así, se solicitaba al banco del contribuyente argentino bajo inspección, la entrega de los documentos de apertura de cuenta, la tarjeta de firmas con el banco norteamericano (con independencia de la fecha) como también los estados de cuenta mensuales.

Pero el pedido, según detalló, el socio del estudio contable Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti se produce por acuerdos anteriores.

"El intercambio del 2016, que entró en vigencia al año siguiente, y que firmó ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, está funcionando", aseguró. Y agregó que, en caso de que se concrete, el que se firmó en diciembre de 2022 durante la gestión de Alberto Fernández, es muy probable que estos requerimientos se produzcan de forma masiva, sobre todo los "más importan-

#### LA VIA DEL BLANQUEO

Como en la primera versión que envió al Congreso en diciembre pasado, en esta última, y al igual que lo hay hecho otras gestiones al inicio, el Gobierno insiste con tener un nuevo blanqueo de capitales que le permita hacerse de un ingreso adicional.

En tres etapas diferentes, en caso de aprobarse, se permitiría regularizar activos de hasta u\$s 100.000 sin penalidad y con una alícuota de 0%, que puede ascender a un 10% o 15% según el momento y monto.\_\_\_

Excelencia en Salud Ocupacional Examenes preocupacionales y periodicos

Control de ausentismo Servicio medico en planta



Telefono: 5167-9000

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2, Secretaría Nro. 4 interinamente a mi cargo, de Capital Federal, informa que HARUTYUNYAN, LILIT, PASAPORTE N° AU 0262261, solicitó la declaración de Carta de Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrà hacerlo saber a través del Ministerio Público. Publiquese por dos dias dentro de un plazo de quince días. Buenos Aires, en la fecha que surge de la firma electrónica al pie de la presente. FDO: CONSTANZA

El Tribunal Municipal de Faltas Juzgado N° 2, sita en calle (52) Belgrano n° 3747, PISO 1°, de esta Loc. y Pdo. de Gral. San Martín, a cargo de la Ora. Norma Masiero quien ha resuelto: Imponer a la firma BGH S.A. - CUIT N° 30- 50361289-1 la pens de Multa por un equivalente a dos pena de Multa por un equivalente a dos (2) salarios mínimos, vitales y móviles (resol-2024-4-aprichepysmymil mt art. 1º inc. "b" – marzo/2024) cuyo importe asciende a pesos cuatrocientos cinco mil seiscientos (\$405.600) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 inc. b) de la Ley Provincial N° 13.133, la cual debera abonarse y acreditarse mediante deposito dentro de los diez (10) días hábitas. Edo. Dra Norma Masiaro días hábiles. Fdo. Dra. Norma Masiero - Juez de Faltas.

VISITA DE LA CANCILLER MONDINO

## Brasil y Argentina definen una cita entre Milei y Lula y ampliarán los acuerdos del Mercosur

La ministra de RR.EE. se reunió con su par Mauro Vieira y el vice Geraldo Alckmin. Repasó los temas de la agenda bilateral y acordaron darle impulso a las negociaciones comerciales del bloque

#### Martín Dinatale

\_\_ mdinatale@cronista.com

Fue una reunión "altamente positiva" según el calificativo de ambas partes. Se acordó relanzar las relaciones bilaterales en el comercio, apostar a una mayor integración fronteriza, ampliar el Mercosur y por sobre todas las cosas, superar las diferencias ideológicas entre los presidentes Javier Milei y Lula Da Silva para fortalecer el vínculo de Brasil y Argentina.

En estos términos fue el encuentro que se realizó ayer en Brasilia entre la canciller Diana Mondino con su par brasilero Mauro Vieira en Itamaraty donde abordaron una amplia agenda destinada a desactivar los cortocircuitos que Milei y Lula tuvieron en los últimos tiempos. Mondino calificó el encuentro con Vieira como "muy positivo" y su par brasilero habló de "un buen clima de trabajo".

Según confiaron a El Cronista fuentes calificadas de la diplomacia de Argentina y de Itamaraty, también se habló de una eventual reunión entre los presidentes. Aunque no hay fecha posible y lugar viable por el momento. También se reunió con el vicepresidente Geraldo Alckmin.

"La posibilidad de un encuentro entre el presidente Milei y Lula por supuesto que está siempre presente. Tengamos en cuenta la agenda internacional de ambos, que es bastante compleja, pero sí, en algún momento esperamos que pueda ocurrir", dijo Mondino.

No obstante, los dos cancilleres abordaron cuestiones relacionadas a la "infraestructura fronteriza, cooperación energética y de defensa, Hidrovía Paraguay-Paraná e integración". En este sentido, se mencionó la posibilidad de avanzar con las obras de infraestructura desde Vaca Muerta hasta la frontera con Brasil para exportar gas en el futuro. Y se destacó la idea de reforzar la seguridad en las fronteras.

En un comunicado de la Cancillería de Brasil se detalló que Mondino y Vieira discutieron de "las relaciones argentino-brasileñas marcadas por la intensidad de los flujos de inversión y comercio; emisión y recepción de gran número de turistas y estudiantes; y la cooperación en sectores estratégicos como la defensa, la seguridad, la energía convencional y nuclear, y la ciencia, la tecnología y la innovación".

#### **ACUERDOS DEL MERCOSUR**

También se habló de la necesidad de ampliar los acuerdos del Mercosur con otros bloques y países. Por lo pronto está pendiente el debate por la ampliación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y con el EFTA (Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza).

También en el encuentro de los cancilleres mencionaron la intención de ampliar los acuerdos del Mercosur con Japón y Canadá. De hecho, en la presidencia pro tempore de Brasil del bloque se buscará reforzar esta hoja de ruta.

Algunos funcionarios que estuvieron en Brasilia dijeron que no se habló del tema Israel ya que hay diferencias de posición entre Lula y Milei. Pero se abordó el clima de tensión en América latina con Venezuela y Ecuador como focos de conflicto.

En Brasil, Mondino mantendrá no sólo visitas oficiales con funcionarios del gobierno de Lula Da silva sino también con los empresarios de la poderosa FIESP paulista. Es que la apuesta de Argentina es mejorar los vínculos bilaterales y darle impulso al comercio.

En la diplomacia de Brasil calificaron como "muy relevante" la visita de Mondino. dijeron que hubo un encuentro a solas de los cancilleres que duró una hora y luego un encuentro ampliado con funcionarios.

En todo esto trabajó para que esta visita se concretara la Cancillería argentina desde Buenos Aires, ya que no está más Daniel Scioli como embajador. Se espera la próxima llegada del designado embajador argentino Daniel Raimondi. Del lado de Brasil estuvo siguiendo de cerca el tema y trabajando duramente para lograr este encuentro el embajador Julio Vitelli.

## MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En el marco de lo establecido en el articulo 4º del Decreto Nº 222/03 (modificado por Decreto Nº 267/24), se hace saber que, a efectos de cubrir la vacante de JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se ha propuesto al Dr. Manuel José GARCÍA - MANSILLA, DNI Nº 21.389.235, de profesión abogado, con los siguientes antecedentes curriculares: (\*)

#### ESTUDIOS CURSADOS:

Titulo: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador: Abogado: Posgrado; Georgetown University Law Center, Washington D.C., EE. UU.: Master of Laws (LL.M.). Doctorado: Facultad de Derecho de la Universidad Austral: Doctor en Derecho.

#### ANTECEDENTES ACADÉMICOS:

#### UNIVERSIDAD AUSTRAL- FACULTAD DE DERECHO

- \* Decano (2019 a la fecha)
- \* Docencia en grado:
- \* Profesor en la materia "Derecho Constitucional I- Teoría de la Constitución y Organización del Estado" en la carrera de Abogacía: desde el 2005 hasta el 2023.
- \* Profesor Ayudante Diplomado: desde el 01/03/2008 hasta el 28/02/2011.
- \* Profesor Adjunto Profesional: desde el 01/03/2011 hasta el 28/02/2018.
- \* Profesor Asociado Profesional: desde el 01/03/2018 a la fecha.
- \* Profesor Titular de grado en la materia "Seminario de Historia del Derecho": desde el 01/09/2021 a la fecha.
- \* Profesor invitado en la cátedra "Derecho Constitucional II": año 2013.
- \* Docencia en posgrado:
- \* Profesor en el módulo "Interpretación Constitucional" en la Diplomatura en Derecho Constitucional Profundizado: desde el 2018 hasta la fecha.
- \* Profesor en el módulo "Interpretación Constitucional" en la Diplomatura en Derecho Procesal Constitucional: desde el 2018 hasta el 2023.
- \* Profesor en el módulo "Génesis del control judicial en los Estados Unidos" en la Diplomatura en Derecho Constitucional Latinoamericano: desde 2021 a la fecha.
- \* Profesor en el " Programa de Pensamiento Político Argentino", Escuela de Gobierno: año 2016.
- \* Profesor invitado en la Maestria en Derecho Penal para dictar clases sobre "Recurso Extraordinario Federal en materia penal": año 2013.
- \*Profesor del seminario "Introducción a la Historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos", organizado por la Maestria en Magistratura y Derecho Judicial: año 2010.

(\*) En todos los casos, se trata de una síntesis de los datos que componen su curriculum vitae, que podrá ser consultado en detalle en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación: www.jus.gov.ar

Asimismo, se transcriben a continuación los artículos 2º y 6º del Decreto Nº 222/03 (modificado por Decreto Nº 267/24):

Artículo 2º: "Déjase establecida como finalidad última de los procedimientos adoptados, la preselección de los candidatos para la cobertura de vacantes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función".

Artículo 6º: "Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de QUINCE (15) dias a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos.

No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2º del presente o que se funden en cualquier tipo de discriminación".

Las presentaciones se deberán realizar en el Ministerio de Justicia de la Nación, en el plazo y en la forma señalada en el artículo 6° del Decreto Nº 222/03 (modificado por Decreto Nº 267/24), por ante la Dirección de Despacho, Mesa de Entradas e Información al Público, sita en Sarmiento 329, PB (CABA) en el horario de 9.15 a 17.00 horas.

Ministerio de Justicia



SE DEMORA EL TRATAMIENTO EN DIPUTADOS

## Reforma laboral, privatizaciones, facultades e impuestos: los puntos que traban la Ley Bases



Con la nueva jefatura de Bornoroni, LLA quiere sortear las últimas fricciones para llevar el proyecto al plenario de comisiones en la Cámara baja

Pese a que el grueso del texto tendría el aval de los bloques "dialoguistas", entre los que se encuentran el PRO, la UCR y HCF, el debate se dilata por diferencias en torno a algunos artículos

\_ Déborah de Urieta

\_\_ ddeurieta@cronista.com

¿Arranca o no arranca? El debate de la Ley Bases se vuelve a demorar en Diputados. Las expectativas estaban puestas en que el tratamiento en comisión se iniciara esta semana, pero aún no hubo convocatoria. Ante el silencio libertario, la sospecha de los bloques dialoguistas es que la El sector que responde a Facundo Manes no acompaña la reforma laboral impulsada por sus correligionarios

Dialoguistas piden que vuelva la reforma tributaria a la industria del tabaco que estaba en el proyecto original ruptura del bloque de La Libertad Avanza trastocó los planes. De todos modos, falta acercar

posiciones en varios puntos cla-

ve del proyecto.

Pese a que el grueso del texto tendría el aval de los bloques dialoguistas, entre los que se encuentran el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, el tratamiento en comisión no arranca y persisten las diferencias en torno a algunos de los puntos salientes del texto.

En el medio, el oficialismo sufrió una crisis inesperada: Oscar Zago fue desplazado como presidente del bloque oficialista y, luego de ser reemplazado por el cordobés Gabriel Bornoroni, anunció que armaría un bloque aparte con otros dos diputados que le responden.

La reforma laboral que presentó el sector radical con mayor predisposición a acompañar al Gobierno en la Ley Bases generó ruido. Luego de que un grupo de dirigentes de la UCR llevaran su proyecto a Casa Rosada, se supo que el texto no cuenta con el aval de los propios. El sector que responde a Facundo Manes dejó en claro que no lo acompañará. En concreto, remarcaron que la propuesta de sus correligionarios es prácticamente una réplica del DNU frenado por la Justicia.

Cuestionaron, entre otros ítems, que promueve "la contratación en negro", al reducir considerablemente las multas laborales que deben enfrentar los empleadores que no registran a sus trabajadores. En Hacemos Coalición Federal también hubo reparos. "La idea era que la UCR 'sumaba' tres artículos al dictamen y todos los dialoguistas lo votábamos", dijo uno de los diputados de la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto. Sus expectativas estaban puestas en modificar el período de prueba (que actualmente dura tres meses) y bajar las multas laborales, pero se encontraron con una reforma mucho más profunda.

También hay ruidos por la eliminación de los artículos que perjudicaban a la tabacalera Sarandí. En concreto, el último borrador de la Ley bases elimina el artículo incluido en la primera ley de bases, que aumentaba la alícuota de impuestos internos de 70% a 73%. En cambio, mantiene vigente el Impuesto Interno Mínimo que el proyecto original proponía eliminar.

La decisión del Gobierno de mantener el beneficio fue criticada por el gobernador salteño Gustavo Sáenz. "Sacaron del Capítulo Fiscal la modificación de Impuestos Internos al Tabaco, que iba a terminar con el privilegio de una sola empresa", alertó el mandatario provincial, a quien le responden tres diputados nacionales que forman parte de Innovación Federal.

"Vamos a pedir que vuelvan a poner ese artículo", dijo un radical que fue a Casa Rosada la semana pasada, a presentar la Reforma Laboral. En tanto, en el bloque de Hacemos Coalición Federal insisten con tratar el tema "con seriedad". "En cada reunión lo mencionamos no para trabar, sino para sacar (plata) de ahí y no de laburantes y jubilado", dijeron desde el espacio.

Los bloques dialoguistas también ponen la lupa -una vez más- en la declaración de emergencia administrativa, económica, financiera y energética y en la delegación de facultades en esas cuatro materias. Mientras que algunos piden mayores especificaciones y limitaciones en la redacción del proyecto otros, como la Coalición Cívica, rechazan de plano cualquier tipo de delegación. Misma postura tendrían los socialistas y Margarita Stolbizer. En la UCR también hay posturas divididas.

Una vez más, siguen las diferencias en torno al capítulo de privatizaciones. La UCR piden mayor participación del Congreso en el proceso, así como también, rechazan de plano incluir al Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

## Cuatro vehículos tipo sedán

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 20/2024

Apertura: 30/04/2024 - 12 hs.

Adquisición de cuatro (4) vehículos tipo sedán – cuatro (4) puertas con destino al Ministerio de Educación. FECHA LÍMITE Y LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas
hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas,
sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Cívico
Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA
DE OFERTAS: se efectuará el día 30 de Abril de 2024 a las 12 horas, en la
Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Sala de Aperturas,
sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja del Centro Cívico
Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$31.200.
VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2.268. INFORMES: Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes. División Pliegos y
Aperturas. Correo electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar



HOY ASUME LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE

## Con Pullaro al frente, la Región Centro presiona a la Casa Rosada

En la previa al debate de la Ley Bases en Diputados, el ministro Guillermo Francos viaja a Paraná donde se verá con tres gobernadores decisivos para futuro del megaproyecto



ddeurieta@cronista.com

En la previa al inicio del debate de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Guillermo Francos, viaja hoy a la ciudad de Paraná, donde se verá con tres gobernadores dialoguistas que resultan decisivos para futuro del megaproyecto. En el que se espera que sea un acto protocolar, el santafesino Maximiliano Pullaro apuesta a ponerse en el centro de la escena de una zona clave de la Argentina.

El titular de Interior se traslada a la provincia de Entre Ríos para participar del acto en el que el gobernador de la UCR Maximiliano Pullaro asumirá la presidencia Pro Tempore de la Región Centro. Se trata del bloque de integración regional conformado por tres de las provincias más productivas de la Argentina: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, y que tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.

El acto se llevará a cabo durante la XVII reunión Institucional y Junta de Gobernadores de la Región Centro, que se realizará por la mañana en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Participarán, además del radical, sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Córdoba, Martín Llaryora.

Más allá del acto, se da por descontado que el ministro de Javier Milei aproveche el encuentro para seguir dialogando y negociando con los jefes provinciales la letra chica de la Ley Bases, que comenzará a tratarse en Diputados en los próximos días según el cronograma del oficialismo.



Luego de recibir a los 24 mandatarios en Casa Rosada, Francos no volvió a verse cara a cara con el cordobés. De todas maneras, en Casa Rosada se muestran confiados. Destacan que tanto Llaryora como Frigerio son de los jefes provinciales que más vienen colaborando con el oficialismo. Pullaro, en cambio, sí marcó sus diferencias en torno a las propuestas del oficialismo, "No se puede contentar a todos", dicen en Balcarce 50.

Si bien el radical señaló que están dispuestos a acompañar, dejó en claro su preocupación en torno al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que genera "incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos". "Estamos muy preocupados por el RIGI que le dan más competitividad a las industrias instaladas con una diferencia impositiva que perjudicaría la industria nacional", lanzó el gobernador de Santa Fe días atrás.

Pullaro tampoco se muestra conforme en torno a la modificación de Ganancias que La Libertad Avanza quiere aprobar junto con la ley ómnibus. Si bien rescató que el oficialismo atendió los reclamos de la oposición dialoguista y elevó el piso del gravamen a \$ 1,8 millones, en los últimos días señaló: "Hay lugar para seguir discutiéndo-

El entendimiento del gobierno con Llaryora, Pullaro y Frigerio es clave de cara al futuro de la ley bases ya que podrían aportarle, de mínima, cinco votos de aquellos diputados nacionales que les responden directamente.\_\_\_



Los mandatarios de la región Centro, Llaryora, Pullaro y Frigerio, quieren cambios en temas como Ganancias



## Cuando el equipo funciona, todo funciona.

Lográ un espacio de trabajo más inteligente con impresoras láser y equipos multifunción Kyocera. Aplicaciones y servicios personalizados para digitalizar, imprimir y administrar tus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia.

DISTRIBUIDOR OFICIAL: BRUNO HNOS.

Tel.: 4362-4700 / 4788 / 4766 Av. Independencia 401 (1099) Bs. As. bruno@brunohnos.com.ar - www.brunohnos.com.ar

(in) brunohnos-kyoceraarg (@) brunohnos\_kyoceraarg











NOMINACIÓN DE LIJO Y GARCÍA-MANSILLA

## DNU y fondos provinciales: las causas en la Corte que mira el Gobierno

El Gobierno oficializó a sus postulantes para cubrir las vacantes en el máximo tribunal. Las advertencias de Rosatti por los plazos y la resolución de la Justicia para causas clave

\_\_\_ Julián Alvez \_\_\_ jalvez@cronista.com

El Gobierno oficializó ayer a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como los preseleccionados para cubrir las dos vacantes que se abren en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de

uno de los tantos procedimientos burocráticos que deberán darse para que los futuros pliegos lleguen al Senado, todo ello dentro de un marco de conflictividad creciente entre el presidente Javier Milei con varios de los jueces del máximo tribunal.



En el Palacio de Tribunales está en pausa la determinación de los cuatro ministros de la Corte sobre la reforma laboral impulsada por la administración libertaria en el DNU 70/23.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, señaló en diversas oportunidades

Convocatoria a Asamblea Ordinana Extraordinaria de Cuotapartistas del fondo que el máximo tribunal debe dejar de ser ámbito para la resolución de los problemas que la política judicializa antes de tiempo. "Si los temas no se resuelven en un plazo razonable, lo hará la Justicia".

Además del DNU, el juez tiene en su despacho un total de

Ayer, la Cámara Federal Penal de la Capital confirmó su adhesión a la postulación de Lijo

Kicillof presentó una medida cautelar que pide \$ 42.000 millones más intereses adeudados por el Fonid

30 causas movilizadas por distintas provincias para la restitución de distintos tipos de fondos, los cuales engloban un aproximado de u\$s 1000 millones en fondos. La última presentación se realizó ayer por parte del gobernador Axel Kicillof, que presentó una medida cautelar que pide \$ 42.000 millones más intereses correspondientes al Fondo Nacional Docente (Fonid) y cerca de \$ 5000 millones que corresponden al Fondo de Compensación al Transporte.

Gran parte del DNU se encuentra vigente desde el 21 de diciembre. Este dura hasta tanto no sea rechazado por las dos cámaras del Congreso. Luego del rechazo que sufrió en el Senado -con los votos de Unión por la Patria, bloques

provinciales y parte del radicalismo-, el decreto se caerá si es que no tiene la aprobación en la Cámara de Diputados, para lo que debe conseguir una colaboración casi unánime de los bloques dialoguistas.

En Tribunales no se espera un fallo próximo respecto al DNU o los reclamos provinciales, pero es una carta con la que cuentan ante cualquier contexto. La postulación de Lijo y García-Mansilla ofició como una jugada clara para reformular la composición de un órgano que, a ojos del Presidente, puede traerle más complicaciones que facilidades. Milei apunta a romper con la mayoría compuesta por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz. En particular, consideran que Lijo sería un virtual aliado de Lorenzetti, ya que ambos mantienen un vínculo estrechísimo desde hace décadas.

Con la oficialización de las nominaciones se abrió un plazo de 15 días en el que se pueden presentar impugnaciones y observaciones para ser analizadas por el Ejecutivo, que luego girará la propuesta al Senado. Ayer, la Cámara Federal Penal de la Capital confirmó su adhesión a la postulación del Lijo.

El Gobierno todavía no esbozó con claridad la estrategia que utilizará para conseguir los dos tercios de los senadores presentes para aprobar esos pliegos. Desde la Cámara alta destacan que el proceso está "bastante verde" y que Victoria Villarruel está abocada a conseguir los votos para que la Ley Bases pase sin objectiones. "La decisión de cuán rápido se quiere ir con esto pasa por el Ejecutivo", comentó una fuente en estricta reserva.\_\_\_

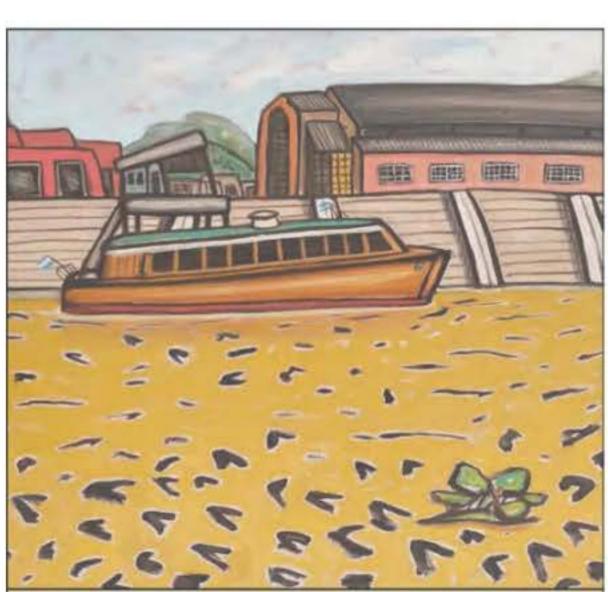

Puerto de frutos, Tigre

## **ENRIQUE BURONE RISSO** URBANIZARTE

Lunes a Viernes de 12 a 20 hs. Cerrito 1522 | Buenos Aires | Tel.: (011) 4815 1556 www.zurbaran.com.ar

00000

común de inversión "Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuo". IEB S.A. hace saber que su Directono ha resuelto convocar a los cuolapartistas del fondo común de inversión "Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario Puerto Nizuc' a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Cuotapartistas, la que se celebrará el día 29 de abril de 2024 a las 15 horas en Av. del Libertador 498, Piso 7", C.A.B.A., con el objeto de considerar el siguiente orden de dia: 1. Designación de dos cuotapartistas para firmar el acta; 2 Tratamiento y aprobación, en su caso, del grado de avance del plan de inversión y la evolución y perspectivas de las Inversiones Elegibles del Fondo: 3. Aumento del monto de emisión hasta V/N \$30.000.000.000 y ampliación del plan de inversión: 4. Reemplazo de los Auditores; 5. Consideración de los documentos del artículo 34, inc. a, secc. VII, cap. II, tit. V de las normas de la CNV (N.T. 2013), correspondientes al ejercicio econômico irregular finalizado el 31 de diciembre de 2023. Los Cuotapartistas podrán asistir a la Asamblea personalmente o por medio de representante, comunicando a la Sociedad su intención de hacerlo mediante el envic por correo electrónico de la coristancia de su tenencia de Cuotapartes, expedida por Caja Velores S.A. Adicionalmente, al comunicar asistencia, los Cuotapartistas deberán informar a la Sociedad los siguientes datos nombre y apellido ci denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas y/o CUIT y jurisdicción donde se hallan inscriptas las personas jurídicas, domicilio; dirección de correo electrónico; teléfono celular y carácter invocado (por si c en representación). Los mismos datos de identificación de personas humanas deberán proporcionar quienes asistan a la Asamblea como representantes de un Cuotapartista, debiendo además acreditar la vigencia y facultades de la representación con la copia instrumento que corresponda debidamente certificado. Asimismo, deberá acreditarse identidad adjuntando copia del frente y dorso de su DNI. La comunicación de asistencia, con toda la documentación e información antes descripta, deberá enviarse hasta el día 23 de abril de 2024 inclusive, a fcicipuertonizuc@iebfondos.com.ar.



De lunes a viernes un nuevo capítulo para vos.



**Podcast** 

Economía al día

El Podcast de El Cronista, que todas las mañana te cuenta qué pasa y te hace la economía más fácil.











## Finanzas & Mercados

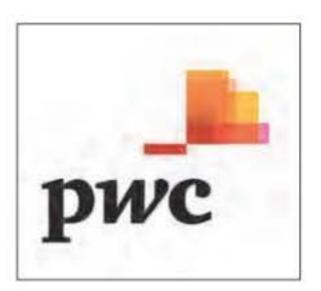

FUERTES PÉRDIDAS EN LOS ACTIVOS ARGENTINOS

## Entre la guerra y las tasas, extrema cautela global: caen bonos y acciones



El ataque de Irán a Israel y la suba de la tasa a 10 años en EE.UU. hizo retornar la prudencia financiera. El riesgo país acumula alza de casi 15% desde mínimo la semana pasada.

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_ glaborda@cronista.com

Los mercados del mundo cerraron ayer con clara tendencia a la baja por los temores a que se acreciente el conflicto en Medio Oriente tras el ataque de Irán a Israel. Las acciones en Nueva York retrocedieron 0,65% según el Indice Dow Jones, en lo que fue el sexto día consecutivo en rojo mientras que el S&P cayó 1,2 por ciento. En la apertura los mercados operaron en alza, pero las tasas a 10 años de los bonos del Tesoro de los EE.UU. frenaron esa tendencia: las ventas minoristas aumentaron un 0,7% en marzo, reflejando que el consumo sigue siendo fuerte y alejando la posibilidad

de una pronta reducción de las tasas por la Reserva Federal.

"Luego del alivio temprano en términos geopolíticos, con una Israel manteniendo la calma y manteniendo una posible retaliación por los ataques sufridos por parte de Irán durante el fin de semana, el VIX, el índice que mide el miedo del mercado, nuevamente se disparó subiendo un 13,7%, llegando a los 19,32 puntos. En paralelo, el precio del petróleo Brent volvió a niveles de por encima de los u\$s 90, llegando a valer u\$s 90,31 en el cierre. El oro subió por encima de los u\$s 2400 hasta llegar a un precio de u\$s 2401,5", consignó el informe de Aurum Valores al cierre.

"Será de particular impor-

tancia la aparición que hará Jerome Powell mañana (por hoy), más aún junto con la publicación del Beige Book. Recordamos además que, durante esta semana, seis presidentes de las distintas Fed regionales hablarán ante los medios, incluidos los de Dallas, San Francisco, Richmond, Chicago, Atlanta y Nueva York", concluyeron los analistas de Aurum.

La Argentina, en este contexto, no podía escapar a la cautela generalizada. Más teniendo en cuenta que los inversores venían dulces con ganancias de casi 25% en dólares en marzo. El índice S&P Merval perdió un 3,8% con retrocesos en Nueva York como los del Grupo Supervielle y del Banco Macro de 8% y de 7% en el caso de Transportadora de Gas del Sur.

Se conoció ayer un informe del Bank of America con una visión negativa acerca de las perspectivas de las entidades financieras argentinas. "Vemos a los bancos argentinos con un potencial de crecimiento limitado. En términos relativos, vemos mejores fundamentos y valoraciones aún atractivas en bancos de México, Brasil, Chile y Perú" destacó. El mismo rumbo negativo tuvieron los bonos argentinos, con el Global 2029 perdiendo 6%, el Global 2038 5% y el Global 2036 4,3%. El riesgo país trepó por quinta rueda en línea con un alza ayer del 3,3%. Tras el mínimo alcanzado en torno a los 1.200 puntos, acumula una suba de casi 15 por ciento.

En este contexto el Banco Central compró u\$s 111 millones ayer y de esta manera ya acumula compras por casi u\$s 15.500 millones desde la asunción de Javier Milei. Aun así, las reservas cedieron u\$s 83 millones a u\$s 29.233 millones, seguramente por pagos a organismos de crédito.

"El gobierno de Milei está implementando un plan de estabilización decisivo que incluye un gran ajuste fiscal del 5% del PBI (con objetivo de déficit cero), una fuerte devaluación y una corrección de las distorsiones de precios relativos para hacer frente a una herencia desafiante. El gobierno está eliminando los controles de precios en varios mercados (alimentos, combustibles, salud, alquiler de viviendas) y en el sector financiero (tasa mínima para los depósitos). El control de capitales está siendo gradualmente levantado. Todas esas medidas apuntan hacia una mayor actividad económica en los próximos años", agrega el informe del BofA sobre el mercado local.

El contexto internacional, con un cisne negro, impuso una pausa al auge en los activos argentinos. Nadie sabe hasta cuándo. Por ahora, todos atrincherados.

RIESGO MEDIO ORIENTE

## El crudo escala junto con la política y algunos lo ven en u\$s 100

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El ataque de Irán a Israel durante el fin de semana aumentó los riesgos geopolíticos para el mercado del petróleo a corto plazo, lo que llevó a algunos bancos a elevar sus previsiones de precios.

El Citi elevó sus previsiones a corto plazo para el petróleo a u\$s 88 por barril desde u\$s 80 por el aumento de la prima de riesgo. Sin embargo, Citi cree que el mercado actual no está valorando una posible continuación de un conflicto total entre Irán e Israel que podría llevar el petróleo a más de u\$s 100 por barril. Según Citi, cualquier desescalada podría provocar un brusco retroceso de los precios hasta la franja de los u\$s 70-80 dólares el barril.

Societe Generale señaló en una nota que es probable que el riesgo geopolítico se incorpore a los precios del crudo en un futuro previsible. SocGen elevó su previsión para el Brent a u\$s 91 por barril en el segundo trimestre y para el WTI a u\$s 87,5, y espera que el Brent alcance un promedio de u\$s 86,8 y el WTI de u\$s 83,3 en 2024. "Seguimos considerando una acción militar directa entre EE.UU. e Irán como un riesgo de cola; su probabilidad ha aumentado del 5% al 15% y los precios del crudo superarían fácilmente los u\$s 140", añadió SocGen.

J.P. Morgan afirmó en una nota que las perspectivas para el petróleo parecen depender de cualquier respuesta militar israelí al ataque iraní. "Nuestra hipótesis de base para el petróleo sigue siendo un Brent de 90 dólares hasta mayo", dijo J.P. Morgan.

El analista de Kpler Viktor Katona dijo que "si se produce una interrupción imprevista del suministro, por ejemplo en Libia, o si Ucrania destruye infraestructura portuaria rusa, los precios podrían volver a descontrolarse y alcanzar los u\$s 100 por barril".

### Depósitos y exposición de bancos a deuda pública en pesos

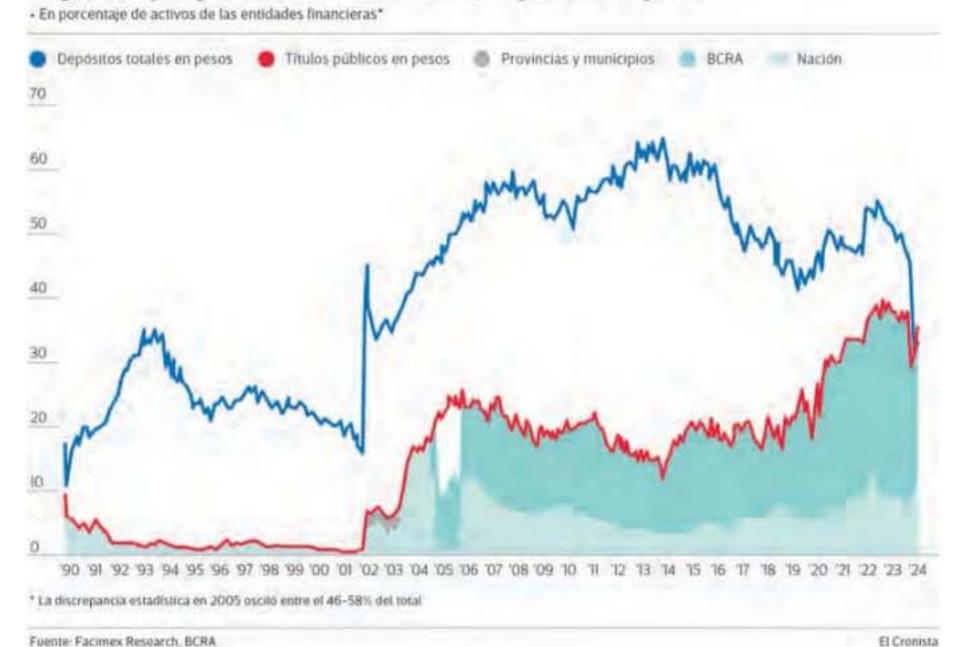

POR PRIMERA VEZ DESDE 1990

# Nace un riesgo: la deuda pública en manos de bancos supera a depósitos

La abultada tenencia de títulos públicos sobre el total de los depósitos en pesos implica sensibilidad a una corrida bancaria. Temen que ejecuten los puts y que el Banco Central deba responder con pesos

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Las entidades bancarias aumentan cada vez más su exposición a los títulos de deuda pública en pesos. Tanto es así que, por primera vez desde 1990, la tenencia de estos papeles supera al total de los depósitos en moneda local, en un contexto en el que las demandas de pesos y crédito privado se mantienen reprimidas.

En el segundo mes del año los bancos tenían \$ 54,5 billones en títulos públicos en pesos (35,6% de sus activos). La migración desde el "riesgo BCRA" hacia el "riesgo Tesoro" se reafirmó, con una baja del 29% a 21% en títulos del Central, mientras con el Tesoro pasó de 9,6% a 14% y marcó un máximo desde 2004.

Los analistas de Facimex señalan que la superación en las tenencias de títulos públicos (del BCRA, Tesoro y gobiernos provinciales y municipales) sobre el total de los depósitos en pesos (sector público y privado) está dado principalmente por la caída real de los depósitos en el sistema bancario.

Pablo Repetto, de Aurum Valores, afirma que esta situación se explica porque la demanda de pesos por parte de la 
población no logra repuntar y, 
por ende, no aumenta la demanda de crédito del sector 
privado, por lo cual los bancos 
destinan todo el excedente de 
liquidez a las licitaciones.

"Hay un traspaso de títulos del BCRA en poder de los bancos (la famosa 'bomba de las Leliq') a instrumentos del Tesoro, lo que podría llamarse 'bomba de los bonos del Tesoro'. En ambos casos es un problema que está asociado a la caída de la demanda de pesos, lo cual es negativo", resalta.

En cuanto a la caída real de los depósitos, de acuerdo con Repetto, se explica por la altísima inflación y tasas de interés muy negativas en términos reales. Esta baja, sostiene, "es parte de lo mismo, ya que cuando cae la demanda de pesos no se recomponen los saldos monetarios nominales y caen respecto al PIB y a la inflación".

El especialista advierte que el riesgo que contiene la superación de la tenencia de títulos sobre el total de los depósitos es que ante una corrida bancaria deberían vender rápidamente esos instrumentos, lo que haría desplomar sus precios, o que ejerzan los puts emitidos por el BCRA y se deba emitir pesos para cubrir la necesidad.

Este escenario, señala, es poco probable mientras siga el cepo cambiario. Pero advierte que si se liberan las restricciones y la salida de depósitos se materializa habría riesgo de inestabilidad financiera, por lo que este tipo de particularidades, entre otras, "hacen más costosas las consecuencias de una salida del cepo"......

APOSTABAN A JULIO; PASARÍA A FIN DE AÑO

# Estrategia de salida del cepo no logra conseguir los dólares a tiempo

..... Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

El deadline que le había dado el presidente Javier Milei al ministro de Economía, Luis Caputo, para levantar el cepo cambiario había sido a principios de julio. Sin embargo, el propio Milei dijo que hacían falta u\$s 15.000 millones para estar tranquilos y evitar cualquier tipo de contingencia de corrida cambiaria.

Sin embargo, los dólares no llegan y en el gabinete económico postergaron la apertura del cepo para diciembre. Con un riesgo país en 1300 puntos, y una tasa de la Fed que no baja del 5,5%, si la Argentina quisiera salir al mercado de deuda le sería imposible: 18,5% debería pagar para conseguir dólares.

Mientras el equipo económico negocia con el FMI un préstamo por u\$s 5000 millones, en los próximos días vendrán bancos de Dubai para sondear al país. La carta que se guardan en el gabinete es que desde Arabia Saudita y los Emiratos Arabes puedan llegar a desembolsar hasta u\$s 10.000 millones, pero la guerra en Medio Oriente le pone palos en la rueda al auxilio que necesita la Argentina para poder salir del cepo.

"Salir del cepo en diciembre sería un golazo para la cuenta capital y para el funcionamiento en general de la economía", dice un banquero de trato frecuente con el Gobierno, con la esperanza de que se pueda lograr este hito antes del 2024.

Entre los prestamistas, no sólo está el Fondo, sino también el BID y el Banco Mundial, mientras que eventuales privatizaciones podrían llegar a aportar u\$s 5000 millones, más lo que se recaude por el blanqueo de capitales. No se descartan préstamos locales por u\$s 2000 millones y poner bonos soberanos en garantía para un REPO, ahora que subieron de precio y no se debe poner el triple, como cuando valían 30 centavos. "Hay que ver si no se descontrola antes todo lo social y asusta toda esta ingeniería internacional", alerta el CEO de una de las entidades financieras más importantes del país.

Si bien la brecha cambiaria se encuentra en mínimos, el alerta es que si se abre el cepo totalmente, se producirá una gran demanda por parte de las empresas para girar dividendos a sus casas matrices en el extranjero. También por parte de importadores, por la deuda comercial que tienen con sus proveedores del exterior. Si bien el BCRA sigue comprando divisas, y las reservas netas volvieron a ser positivas, es sin contar los Bopreal a pagar en los próximos 12 meses por u\$s 1600 millones, y el 30 de abril hay que usar u\$s 1000 millones para pagos al FMI.\_\_\_

Mercedes-Benz Argentina S.A.U. Informa a los propietarios de determinadas unidades Clase C, GLC, GLE, G, S y E con números finales de chasis no correlativos entre 008260 y 676604; y de unidades Vito comprendidas entre los números finales no correlativos de chasis 923578 y 924958, que durante los periódicos controles de calidad se ha detectado que el módulo de bombeo de combustible podría no corresponder a las especificaciones. En este caso, como consecuencia, el funcionamiento del módulo de suministro de combustible podría verse afectado en determinadas circunstancias y la bomba de combustible podría desconectarse. Como resultado, el vehículo podría perder espontáneamente su propulsión. En tal caso, podrían aumentar el riesgo de sufrir un accidente y el peligro de lesiones. Dado que la seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad, en el marco de una llamada al taller, se sustituirá el módulo de bombeo de combustible de su vehículo como medida preventiva. El trabajo de reparación no demandará gasto alguno y será coordinado para causar las menores molestias. Solicitamos contactarse a la brevedad con el área de Servicio del Concesionario Oficial y/o Taller Autorizado Mercedes-Benz de su preferencia a efectos de acordar un turno para realizar el trabajo. En caso de que requiera mayor información, por favor visite la página web www.mercedes-benz.com.ar, llame al 0800 666 2369 (opción 1), o dirijase por correo electrónico a la casilla info@mercedes-benz.com.ar. Clase S 4MATIC GLC 43 AMG 4MATIC GLC 300 4MATIC GLE 53 AMG 4MATIC+ GLC 450 4MATIC C 300 VITO

TRAS LA BAJA DE TASAS DEL BCRA

## Esperan que los pesos roten de fondos money market a los de mayor plazo para ganar al IPC



El BCRA decidió bajar la tasa al 70% de TNA, lo que afectó el rendimiento de los money market.

La baja de tasas afecta el rendimiento de fondos T+O. Por ello se cree que los inversores buscarán activos con mayores tasas para evitar sufrir la licuación de los pesos por culpa de la inflación

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

El Banco Central sigue buscando usar la tasa de interés para guiar la expectativa de desinflación. Tras la baja de la semana pasada, en el mercado esperan que los pesos salgan de los fondos T+0 y busquen incrementar sus posiciones en activos con mayor duration y riesgo, pero también con mayor rendimiento para poder acercarse a la inflación.

La semana pasada el BCRA decidió bajar la tasa 10 puntos básicos, pasándola de 80% TNA a 70% de TNA. Esto se trasladó al precio de los bonos, especialmente los CER largos y la LECAP, reflejando que no estaba del todo incorporada en los precios.

Con esta baja de tasas, el equipo económico sigue buscando marcar el camino de desinflación vía tasas, reduciendo agregados monetarios en el proceso, y confiando que la estacionalidad de las exportaciones evite presiones sobre la brecha.

La baja de tasas termina hundiendo aún más los rendimientos a la vez que los inversores encuentran cada vez menos instrumentos para ganarle a la inflación. Es esperable que salgan de los fondos T+0 y busquen FCI con rendimientos más altos y más duration.

Ezequiel Ferrando, portfolio manager de Mariva Fondos, espera que, tras la baja de tasas del BCRA, los flujos hacia los T+1 se vean favorecidos, debido a que estamos en un contexto de baja de tasas que genera mayores incentivos a subir duration en las carteras. "Los fondos T+1,

"Ante una nueva baja de tasas del BCRA, los inversores tienen incentivos a estirar duration en sus carteras", dijo Yansen

"Con las nuevas tasas, es esperable que se dé un diferencial mayor de rendimiento entre los T+0 y T+1", dijo Benitez.

favorecidos por baja de tasas, deberían ampliar su spread sobre los Money Market. Es decir, los T+1 profundizarían su valor para el cash managament de corto plazo. En cuanto a los fondos CER, estos ven una mejora por la suba en los bonos que ajustan por inflación", aseguró.

#### MAYOR RIESGO EN CARTERAS

El desafío para los inversores pasa por tratar de buscar rendimientos para preservar el valor de sus pesos. Luego de la decisión del BCRA, el promedio de tasas de interés está corriendo a un ritmo equivalente a algo menos de la mitad de la inflación mensual. Esto implica que, a pesar de la desaceleración inflacionaria,

los pesos siguen expuestos a un fuerte proceso de licuación en términos reales.

Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, explicó que, tras la baja de tasas, las cuentas remuneradas pasaron de devengar intereses del orden del 70% a 72% mensual a valores que probablemente se ubiquen en torno a 55% a 56% (TNA), es decir, un 4.6% mensual.

Para el economista de MegaQM, esto llevará a la necesidad de buscar optimizar el armado de las carteras de los Money Market, en búsqueda de tratar de maximizar el rendimiento optimizando el porcentaje de depósitos que queden a tasa de plazo fijo. "Con este nuevo nivel de tasas, la expectativa es que se genere un diferencial mayor de rendimiento entre los fondos money market y los Fondos T+1. Eso es por la posibilidad de trabajar con menores niveles de liquidez e incorporar activos que puedan devengar algo más que los depósitos a plazo fijo o cuentas remuneradas", afirmó.

Con una visión similar, Manuel Yansen, Portfolio Manager Fondos Balanz, sostuvo que ante una nueva baja de tasas, los inversores tienen incentivos a estirar duration en sus portafolios, buscando rendimientos que superen el 60%. "El movimiento natural para dinero alocado en fondos T+0 (o rescate inmediato) es dar un pequeño paso tanto en riesgo como en duration hacia los fondos T+1. Estos últimos comparten algunos activos con los T+0, pero la mayor parte de sus carteras se componen en general de bonos soberanos y de obligaciones negociables de corto plazo, valuados a mercado, con los que se puede aspirar a mejorar el 60% mencionado", afirmó Yansen.\_\_\_

CEDIERON LAS RESERVAS BRUTAS

## El BCRA superó u\$s 2000 millones de compras en abril pero repuntó el CCL

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_ epizarro@cronista.com

El Banco Central volvió a comprar más de u\$s 100 millones para las reservas a través del mercado oficial de cambios y el acumulado del mes superó los u\$s 2000 millones, en una jornada en la que las cotizaciones financieras del dólar repuntaron hasta 2,6 por ciento.

El saldo de compras netas de reservas del Central fue de u\$s 111 millones. De esta manera, el monto de asciende a u\$s 2102 millones en lo que va de abril y u\$s 13.478 millones desde el salto devaluatorio que dispuso el Gobierno el diciembre. A pesar del saldo positivo, otras variables que componen a las reservas brutas hicieron que retrocedieran u\$s 83 millones respecto al cierre previo y finalizaran en u\$s 29.233 millones, según estimó la entidad de manera preliminar.

Los movimientos se dieron en una jornada en la que se operaron u\$s 313,5 millones de contado y en la que el Central dispuso un incremento de \$ 1 para el tipo de cambio oficial mayorista, que avanzó a \$ 866, con lo cual compensó la inactividad de los días previos por el fin de semana.

"Los ingresos desde el exterior dominaron el desarrollo de
la sesión. La presión de los
vendedores diluyó el avance de
la cotización, llevándola a los
mínimos de la fecha hasta el
cierre de las operaciones. La
actividad oficial fue nuevamente intensa, defendiendo el
piso de los precios hasta el final
del día", resumieron los opera-

dores de PR.

Por otro lado, repuntaron las cotizaciones alternativas del dólar. Las mayores subas se registraron en el contado con liquidación (CCL), que mediante Cedear avanzó 2,6% parar ubicarse por encima de \$ 1074, mientras el MEP a través del GD30 aumentó 1,6% y quedó por encima de 1021 pesos.

El avance del precio de la divisa también se registró en el mercado informal. La cotización del blue registró un alza del 1% respecto al cierre previo, por lo que se negoció \$ 995 en la punta de compra y \$ 1015 en la de venta. SE PREVÉ QUE SIGAN CAYENDO

## Bajan las tasas para pagar en cuotas por fuera del plan del Gobierno

La baja en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central provocó que los bancos bajaran la tasa de plazos fijos y que redujeran a su vez la tasa de la financiación en cuotas con tarjeta

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

La baja en la tasa de política monetaria trajo como consecuencia, a partir de hoy, una reducción en la tasa de financiación con el programa Cuota Simple, del 80 al 70%, ya que se rige por el mismo coeficiente que la tasa que impone el Banco Central.

Para pagar en cuotas por fuera del programa oficial, que rige únicamente para tarjetas emitidas por entidades bancarias, las tasas son de más del doble, pese a que bajaron. Las seis cuotas por fuera del programa, que tenía una tasa nominal del 184%, bajó al 150%; mientras que las doce cuotas, que tenían una tasa nominal anual del 193%, descendieron al 157%. Las tarjetas de Cencosud, que tenían una tasa nominal del 197% para las seis cuotas, bajaron al 163%, mientras la tasa nominal de las doce cuotas, que era del 203%, bajó al 170%.

El problema son los gastos administrativos, saldos de seguro deudor, y demás impuestos, como IVA, que lleva a provocar un costo financiero total mucho más alto, y es lo que el tarjetahabiente en definitiva termina pagando.

Claro que bajaron con la reducción de las tasas, pero las cifras siguen siendo astronómicas. En el caso de American Express, la nueva tasa nominal para las doce cuotas es de 172%, que se traduce en un costo financiero total del 914%.

En las entidades financieras el CFT es el menos malo de todos, aunque altísimo pese a la baja, del 716% se redujo al 448% anual para las doce cuotas. Las entidades no financieras, que le prestan a un público de nivel socioeconómico más bajo, tenían un costo financiero total del 1181% para las doce cuotas que lo bajaron al 650% anual.

Las tarjetas de Cencosud, en tanto, que tenían un CFT de 1399% para los doce pagos, lo bajaron a 806%. Lo que se espera ahora es que el BCRA siga bajando la tasa con la desaceleración de la inflación y, en consecuencia, las tarjetas bajen la tasa nominal y el costo financiero total de pagar en cuo-

#### CUOTA SIMPLE

Febrero fue el primer mes de Cuota Simple, que tuvo un volumen de ventas de \$ 396.059 millones, lo que implica un aumento del 78,3% interanual (muy por debajo de la inflación) y 4.851.824 operaciones, que implica una baja del 30,1% interanual.

El ticket promedio de cada operación en febrero fue de \$ 81.631, y los rubros con mayores ventas mensuales fueron indumentaria con 32,3%, los pequeños electrodomésticos con 18,7%, seguido por calzado y marroquinería con 8,3%.

¿A qué obedece el descenso en la cantidad de operaciones, y a la caída en ventas en términos reales del Cuota Simple con respecto al Ahora 12? En que los bancos no están actualizando los cupos disponibles para los pagos con tarjeta en sintonía con la inflación, por precaución a mayor nivel de mora.

Entonces, los tarjetahabientes muchas veces no tienen el límite suficiente para poder comprar un electrodoméstico, por ejemplo, porque su tarjeta ya está 'tomada', como le dicen en la jerga financiera cuando ya no le queda más cupo disponible para seguir consumiendo.



Cuota Simple sigue siendo mucho más conveniente que la financiación de los bancos y las fintech.

Mercedes-Benz Argentina S.A.U informa a los propietarios de determinadas unidades Clase GLC con números finales de chasis no correlativos entre 019878 y 036399 que durante los periódicos controles de calidad, hemos detectado que en su vehículo cabe la posibilidad de que el dispositivo de remolcado en el travesaño defantero podría no ajustarse a las especificaciones. En tal caso, podría no alcanzarse la profundidad de atomilidado necesaria de la argolia para remolcado en el dispositivo de remolcado. Como consecuencia, no puede descartarse la posibilidad de que la unión atomilidad se suelte bajo carga, con lo que aumentaria el peligro de accidente y fesiones.

Por este motivo, en el marco de una llamada de vehiculos al taller, como medida preventiva, a través de la organización del servicio postventa Mercedes-Benz comprobaremos como medida preventiva el travesaño delantero de su vehículo y, en caso necesario, lo renovaremos. El trabajo no demandará gasto alguno para el cliente y será coordinado para causar las menores molestias.

Solicitamos contactarse a la brevedad con el área de Servicio del Concesionario Oficial y/o Talier Autorizado Mercedes-Benz de su preferencia a efectos de acordar un tumo para realizar el trabajo.

Ante cualquier consulta comunicarse con nuestro Centro de Atención al Cliente al 0800 666 2369 (opción 1) de lunes a viernes de 08 a 20 hs.

## Negocios



### Quilmes lanza su 'pacto'

La cervecera mantendrá el precio fijo de su Quilmes Clásica de un litro por tres meses y, además, los consumidores podrán canjear cuatro envases vacíos por una Quilmes de litro gratis.

UN HÁBITO DE CONSUMO QUE SE REFUERZA

# Las tiendas ya representan más de 30% de lo que facturan las estaciones de servicio



Los salones de las estaciones son un punto de encuentro y espacio de confort cada vez más elegidos, aún por los que no tienen un vehículo

Los shops se transforman a la par de la transición energética y los nuevos hábitos de consumo. Las marcas logran fidelizar y ganar clientes y, a la vez, hacer más rentable el negocio de combustibles

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_ iortiz@cronista.com

En tiempos de rentabilidades acotadas en la comercialización de combustibles, las tiendas de conveniencia irrumpieron como un espacio de servicios y experiencias que el cliente, sea automovilista o no, sabe valorar, por lo que su dinámica diaria permitió que se convirtieran en un factor determinante del modelo de negocio.

Esta valorización creciente se traduce, en números, en un negocio que puede representar el 30% de la facturación mensual de las estaciones de servicio, y en el caso de las ruteras crecer hasta el 50%, donde muchas veces se puede hacer una escala para el descanso y el refrigerio más que para la recarga de tanque, según coinciden desde distintas operadoras.

Todas las marcas tienen sus shops con imagen y estéticas bien definidas: YPF lo hace con las tiendas Full, Shell con Select, Axion con Spot to go y Puma con Súper 7, las cuatro petroleras que dominan más del 95% del mercado de combustibles. Las tiendas de estaciones de servicio se animan a competir y salen de esos locales en busca de un nuevo público

La digitalización, la big data y la Inteligencia Artificial aportan a la captación de nuevas tendencias del mercado El éxito del modelo de los shops trasciende a las estaciones de servicio y las empresas se animan a competir con las tiendas tradicionales, para lo cual empezaron a sacar la marca de sus lugares de origen para desvincularse del negocio de los combustibles y ser una opción competitiva más, tal como ya hizo YPF en el partido de Pilar, o Axion energy en el Microcentro porteño.

Martín Gil, responsable de Red Propia y Negocio de Conveniencia de Axion, explicó que "se vienen registrando cambios fundamentales en el negocio de tiendas que impulsa a adaptarse y diversificar la oferta a fin de lograr cierta diferenciación y mantener la competitividad".

"Esta tendencia creciente en el negocio de las tiendas de conveniencia -agregó- hizo que hace algunos años, en el promedio, representara el 10% del margen de una estación, y hoy está en el 30%, llegando incluso al 50% en algunas estaciones como las ruteras".

Según la experiencias de las tiendas de Axion, "lo que más viene creciendo, y en lo que se da una diferenciación de la competencia, es el "foodservice", que es cafetería, panadería y comidas. Y esto se vio muy potenciado por las alianzas con Cabrales, en lo que respecta a café, y con Café San Juan en lo que es comidas".

Para que el modelo sea exitoso también hay que darles a los clientes lo que buscan: opciones de pago rápidas y seguras y contar con servicios adicionales a través de la tecnología, como ser aplicaciones móviles para ubicar estaciones de servicio o realizar compras.

Hoy la gente "busca conveniencia en un ambiente agradable y cálido y, además de contar con la oferta de productos adecuada para cada punto de venta, implica contar con instalaciones limpias, áreas de descanso cómodas, servicios rápidos y personal amable".

La tecnología permitió que las operadoras tengan sus programas de fidelización mediante una aplicación en cualquier smartphone que premia al consumidor en todas sus cargas o compras y le brinda descuentos y beneficios.

Esa experiencia se refleja en los resultados de YPF que, mediante su aplicación convertida en una billetera digital, logró una alta penetración como medio de pago electrónico con 7,2 millones de transacciones en el 2023, una penetración promedio del 12,6% en el último trimestre y un ticket promedio un 40% mayor que el ticket de tienda.

También es notoria la tendencia creciente hacia el consumo de productos orgánicos, locales y sustentables que se viene registrando en las tiendas como ocurre en el mercado, y las empresas se empiezan a sumar con marcas propias en una variedad de productos. Negocios Negocios 19



Casi 70% de los pagos de viajes al exterior en marzo se hicieron directamente en dólares

VUELOS Y PAQUETES AL EXTERIOR

## Agencias de viajes empiezan a aceptar pagos en dólares

Más empresas de turismo aceptan el pago de paquetes, vuelos y alojamientos al exterior directamente en dólares. Por la brecha cambiaria, representa un ahorro de 40% en el precio final de los servicios.

\_\_ Lola Loustalot

\_\_ lloustalot@cronista.com

Las agencias de viajes y las aerolíneas empezaron a aceptar
dólares como forma de pago. Se
trata de una alternativa que
surgió luego del DNU y la devaluación que llevó a cabo Javier
Milei durante sus primeros días
al frente de la Casa Rosada.
Ahora, los clientes pueden abonar tanto paquetes, como vuelos
y alojamientos al exterior sin
impuestos (PAIS y percepción de
ganancias), lo que genera un
ahorro del 40% en el precio final
de los servicios.

"Actualmente, adquirir paquetes, vuelos y alojamientos en dólares es la opción más conveniente para quienes buscan viajar al exterior del país ya que permite ahorrar hasta un 40% sin el impuesto PAIS y las percepciones. Esto se debe a que hoy un dólar financiero puede adquirirse por \$ 1000 y el dólar tarjeta o turista está en torno a los \$ 1400", explicó Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

El dólar tarjeta es el tipo de cambio que se utiliza para el pago de consumos con tarjeta de débito y crédito en el exterior, y para la compra -también en dólares- de pasajes y paquetes turísticos hacia destinos fuera de la Argentina. Esa cotización incluye el dólar oficial (hoy, \$887), el impuesto PAIS (\$266) y percepción de ganancias, que suma otros \$266. En total, unos \$1420 por dólar.

En cambio, los precios del dólar MEP o blue rondan los \$ 1005. "Si se transfieren directamente los dólares, no se suma ningún impuesto", aseguró Pablo Aperio, director de Travel Services.

Además, agregó que se trata de una modalidad de pago que surgió con el DNU y luego de la devaluación, cuando se achicó la brecha entre el dólar oficial y el valor de la divisa en el mercado paralelo -pasó de \$ 400 a \$ 800-. Según datos de la agencia, del total de viajes que realizaron los argentinos al exterior en enero de 2024, el 37% pagó en dólares. En febrero el número subió al 47%, mientras que, en marzo, la cantidad de viajeros que eligió este sistema de pago rozó el 70 por ciento.

Ya son varias las agencias de viajes que aceptan esta modalidad de pago: Despegar, Travel Services, Turismcity, la brasileña Volalá, entre otras. A estas, se sumó recientemente la aerolínea low cost JetSmart.

"Para poder hacer tu compra y pagar en dólares tendrás que utilizar una tarjeta de crédito habilitada para compras en dólares o tener disponibles dólares en tu caja de ahorro. Luego de realizar tu compra, verás el cargo en dólares en el detalle de tu banco", informó la aerolínea.

El gerente general de la compañía en el país Gonzalo Pérez Corral anunció recientemente la inauguración de dos nuevas rutas a Brasil y destacó que, si bien el sector aeronáutico tiene buenas expectativas para este año, por la alta carga impositiva local, comprar un pasaje desde la Argentina sale 60% más caro que haciéndolo desde Brasil para el mismo tramo. "Las tasas e impuestos hacen que el precio del ticket sea bastante más elevado y que, como consecuencia, menos gente pueda subirse a un avión en este contexto", resaltó.

Para aprovechar el ahorro hay que recordar que a la hora de seleccionar la moneda en la que se va a pagar la totalidad del servicio, se debe optar por la divisa extranjera. Las tarjetas de crédito o débito que se usen tienen que estar habilitadas para pagos en dólares. También se puede optar por pagar con dólares en la cuenta o por cajero.

MÁS CONECTIVIDAD

## Delta sumará otro vuelo diario entre Ezeiza y Atlanta

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

La estadounidense Delta Air Lines ofrecerá tres vuelos diarios entre la Argentina y los Estados Unidos. A partir del 14 de diciembre, la compañía sumará otra frecuencia en la ruta que une Ezeiza con el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson, en Atlanta. Además, desde el año pasado, la empresa une la capital argentina con el aeropuerto JFK, en Nueva York.

Esta última ruta se había presentado solo para la temporada de verano, aunque en la página web de la aerolínea se pueden adquirir pasajes al menos hasta los primeros días de junio y no se descarta dejarla como ruta permanente.

Hasta octubre de 2022, cuando pasó a un vuelo diario, Delta tenía cinco frecuencias semanales entre Ezeiza y Atlanta. El año pasado sumaron la ruta diaria a Nueva York.

El nuevo vuelo con destino a Atlanta está previsto que funcione hasta el 13 de enero. Al iniciar las frecuencias en pleno invierno boreal, la aerolínea espera capitalizar el movimiento de pasajeros norteamericanos que aprovechan para viajar a zonas más cálidas.

La compañía tiene su sede central en Atlanta, que es, además, uno de sus principales hubs. Desde allí, la aerolínea ofrece conexión a 150 destinos de cabotaje en los Estados Unidos.

Con este vuelo, Delta sumará una importante capacidad de transporte a la existente. La ruta será operada con aviones Airbus A-330300, de 282 asientos.

El nuevo vuelo partirá desde Atlanta a las 19 y llegar a destino a las 7 del día siguiente. La salida desde Ezeiza, en tanto, está programada para las 9.15, con aterrizaje en Estados Unidos a las 17.40 del mismo día. Los vuelos ya están disponibles para reserva y compra en la página web de Delta.

Junto con Brasil y Colombia, la Argentina es uno de los tres mercados de América del Sur donde la aérea opera de forma directa rutas adicionales a sus clásicos vuelos desde las principales ciudades de estos países a Atlanta.

El anuncio de este nuevo vuelo llega días después de que Aerolíneas Argentinas anunciara que dejará de operar la

#### Los vuelos empezarán el 14 de diciembre y, en principio, está previsto que se operen hasta el 13 de enero

ruta Buenos Aires - Nueva York a partir del 10 de agosto. La aerolínea de bandera explicó que la decisión tiene como objetivo "aumentar la productividad de su flota en los destinos de mayor rentabilidad" y, por ello, aumentará la oferta a Miami y a Madrid a dos vuelos diarios, "además de disponer de recursos para aumentar frecuencias al Caribe y a Roma".

En los meses de febrero y marzo, la ruta entre Ezeiza y el aeropuerto JFK le reportó a la empresa una pérdida de u\$s 250.000. En el año, se proyectaba una pérdida total por encima del u\$s 1 millón.



La nueva ruta funcionará en la temporada de verano

Negocios

Martes 16 de abril de 2024 | El Cronista



Leandro Iraola, presidente de Grupo Corven, exportará las cubiertas a 35 mercados regionales

AUTOPARTES

## Corven Neumáticos quiere llegar a las terminales locales

Tras incursionar en el negocio de cubiertas para motos y maquinaria agrícola, la empresa de la familia Iraola presentó la línea autos y busca ingresar al segmento de equipos originales.

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_ iortiz@cronista.com

El Grupo Corven, fabricante de autopartes y motos entre varias unidades de negocios, presentó a la industria su línea de neumáticos para automóviles con marca propia, con los cuales ahora buscará llegar a los mercados de América latina como importador directo.

Leandro Iraola, presidente del holding nacional, hizo la presentación en el marco de la exposición Automechanika 2024 de la marca Corven Neumáticos para el segmento de vehículos, que importa de China, lo que completó la línea que también se integra con modelos para camiones, camionetas y maquinaria agrícola.

Para esa variedad de mode-

los y calidad, Corven importa las unidades de China, Japón, Brasil y la India, además de ser representante en la Argentina de la marca Dunlop.

"El negocio de las cubiertas tiene mucha sinergia con el de autopartes. Para este lanzamiento elegimos la fábrica número uno de China, que es equipo original de Audi, de BMW, de todas las marcas top y con nuestro equipo de control de calidad traemos la mejor cubierta del mercado", afirmó.

Iraola confió que "en unos tres años, la marca va a ser la número uno como importadora de cubiertas en la Argentina, para abastecer al mercado junto a las tres fábricas (instaladas en el país). Pero también vamos a fabricar cubiertas de moto en Venado Tuerto para suplir la demanda de las 200.000 motos" que producen.

Desde comienzos de año, Corven abastece al mercado de reposición y buscará ingresar en el mercado de equipos originales, es decir, proveer a terminales automotrices. En tanto, asegura que ya tiene un 5% del share en camiones y maquinaria agrícola. LEVANTÓ U\$S 700.000

## Una nueva empresa promete ahorrarle costos a las prepagas

\_ Javier Ledesma

\_\_\_ jledesma@cronista.com

"Queremos que la gente se vuelva adicta a cuidarse", enfatiza Juan Cruz Forgioni, quien junto a un grupo de socios fundó Motivia, una plataforma de monitoreo remoto de pacientes con enfermedades crónicas que, asegura, puede ahorrarle hasta un 25% de costos en internaciones a las empresas de salud.

Los tratamientos médicos tienen dos componentes, el farmacológico y el conductual, y este último es en el que se enfoca la compañía. "En el esqueleto de la app, lo primero es la agenda del día, que cambia según lo que busca el equipo médico de cada cliente, y ahí el usuario tiene lo que necesita hacer para cambiar sus hábitos, cuenta cómo se siente, marca si tomó la medicación", indica el emprendedor.

Pero su diferencial está en los microestímulos. "Todo lo que la persona hace en la plataforma le suma puntos y compiten entre sí como si fuera una tabla de posiciones. Por ahora el estímulo es trabajar las rachas, como Duolingo", detalla.

El proyecto surgió en 2022 como un desarrollo de Maximiliano Abrutsky, ex CTO del unicornio chileno Betterfly, y el médico Lucas Armando. Ambos realizaron el MVP de una plataforma de monitoreo para pacientes con insuficiencia cardíaca para la compañía de medicina prepaga Omint. A mediados de 2023 se sumó Forgioni, quien tenía experiencia en el mundo de la salud en Pfizer y Laboratorios Bagó. También se sumaron como socios Lucas

Gamarnik y Pablo Kruls.

El paso fundamental para lanzar el producto fue el estudio clínico. Se monitorearon 140 pacientes y la mitad de ellos utilizaron Motivia para seguir sus tratamientos. "Hubo una reducción del 85% en la tasa de internaciones y se redujo en un 25% el gasto anual a partir de eso. Son unos u\$s 100.000 por año", relata el CEO de la startup. Este resultado les permitió salir a buscar fondos y en el último trimestre de 2023 levantaron u\$s 700.000.

El modelo de negocios se basa en el pago de un monto determinado según la cantidad de usuarios que utilicen la plataforma. Los clientes incluyen desde prepagas hasta obras sociales e incluso hospitales y consultorios particulares.

Hoy Motivia cuenta con "un par de miles de usuarios", mencionan, y proyectan cerrar

Un estudio clínico con 140 pacientes arrojó una reducción del 25% en gastos anuales de internaciones

el año con una facturación recurrente anual de u\$s 250.000. Asimismo, planean empezar a darle forma a la expansión regional. Si bien ya trabajan con un hospital en la ciudad mexicana de León, la idea es sumar más clientes y también plantar bandera en Colombia.

Para lograrlo será clave conseguir capital fresco. "En el tercer o cuarto trimestre vamos a levantar una ronda semilla", indica Forgioni. Y agrega: "Nos permitirá invertir en marketing y llegar a más países".....

EDICTO Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 70 a cargo de la Dra. M. Pilar Rebaudi Basavilbaso; Secretaria Unica : cargo del Dr. Alejandro Nicolás Vilarchao, comunica por 2 días, en autos: "VERINI HORACIO ERNESTO Y OTROS c/ CAMPAGNALE MARCELA VIVIANA Y OTROS s/DANOS Y PERJUICIOS" Exp. 20783/1995 que el Sr. martillero Raúl Velozo CUIT 20-11070356-3; subastara el 30 de abril de 2024 a las 11.45hs, en la calle Jean Jaures 545 CABA, el 50% indiviso del inmueble sito en la calle Tebicuary Nº 1970 matricula nº 24936, Castelar Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Cir. V; Secc. B; Manz. 105; Parc. 8. El inmueble en cuestión tiene Sup. Total 283 metros con 15 decimetros cuadrados, cuenta en su frente izquierdo con un local de unos, en su frente derecho se encuentra una garaje abierto, con una estructura metálica y techo de plástico. La casa principal, se encuentra desplazada de la linea municipal aproximada mente unos 6 metros el cual cuenta con un hall de entrada, cocina, living comedor, con salida al fondo de la propiedad, un baño completo y dos habitaciones, contando con todos los servicios, encontrándose en buen estado de uso y conservación. Ocupado AD-CORPUS, (fotos del inmueble fs. 1157/1165). CONDICIONES DE VENTA: Al contado y Mejor Postor, BASE: U\$S 68.000.- Seña 30%; Comisión 3%; Arancel CSJN 0,25% y Sellado de Ley. El saldo de precio deberá ser integrado conforme lo normado por el art. 580 del CPCC y para el caso que no se haga efectivo dentro de los 60 días corridos de practicada la subasta, el mismo -a partir del vencimiento de dicho plazo devengará intereses y /o será pasible de adecuación por el mecanismo que resulte pertinente, todo ello a fin de asegurar la estabilidad de su poder adquisitivo - Teniendo en cuenta que la base de la subasta ha sido fijada en dolares estadounidenses se actara, que la cotización a considerar para adquirir el bien en la subasta en pesos es la del valor de cotización del dólar oficial a la fecha del pago. DEUDAS: Municipalidad de Moron: \$44.724,06 al 15/11/2023 (fs. 1193); ARBA: \$54.097,20 al 16/11/223 (DEO del 29/11/2023). AYSA: \$23.076,65 at 30/10/2023 (fs. 1191). Más actualizaciones. Se deja constancia que de no alcanzar el producido de la subasta para hacer frente al pago de la deuda por expensas, anterior a la toma de posesión, será por parte del adquirente (CNCiv. "Servicios Eficientes SA c/ Yabra, Roberto s/ Ejec. Hip.") y deberá efectivizarlo antes de la inscripción o escrituración, En caso de que el monto obtenido en la subasta no alcanzare para afrontar el pago de las deudas que registre el inmueble por impuestos, fasas y contribuciones, el adquirente sólo responderá por aquellos a partir de la fecha en que tomare posesión del bien (conf. fallo cit.). EXHIBE: los dias 24 y 25 de abril de 2024, de 15.00 a 17.00hs. El comprador deberá constituir de domicilio en la CABA, bajo apercib. art. 133 del CPCC. Para concurrir a los remates el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: tumos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, CABA, con el formulario que indica el sitio. Publiquese edicto por dos dias en el diario "El Cronista", Buenos Aires, de abril de 2024 - Fdo. Alejandro Nicolas Vilarchao



El ex Bagó Juan Cruz Forgioni se sumó en 2023 y es CEO de Motivia

El Cronista Martes 16 de abril de 2024

## Info Technology



#### Sony, con nuevos auriculares premium

La marca japonesa lanzó a nivel global sus audífonos inalámbricos Ult Wear, con sonidos graves reforzados y cancelación activa de ruido

PROBLEMA QUE IMPACTA EN LATINOAMÉRICA

## Déficit de talentos: en las empresas faltan expertos en ciberseguridad

Si bien el delito digital está aumentando rápidamente a nivel mundial, las compañías se enfrentan a una enorme escasez de recursos humanos en seguridad informática

\_\_ Carolina Lamberti

\_\_\_ clamberti@cronista.com

Desde intrusiones en redes corporativas hasta ataques dirigidos a gobiernos y organizaciones internacionales, los ciberdelitos no solo aumentaron en cantidad, sino que refinaron sus artimañas hasta alcanzar niveles de sofisticación nunca antes vistos. Y sustentan una proyección de daños que podrían alcanzar los u\$s 10,5 billones a nivel mundial para 2025, según indicó la firma Cybersecurity Ventures.

Tan sólo en América Latina estiman que se producen 7.000 ciberataques por segundo, con el phishing como método predilecto para infiltrarse en las organizaciones privadas y secuestrar datos sensibles.

Frente a este escenario, abunda la demanda de profesionales de la seguridad de la información (InfoSec). La oferta, sin embargo, es escasa; al punto de que en 2022 se registró un déficit de mano de obra calificada de casi 4 millones de trabajadores de acuerdo a la información de ISC2, la organización que ofrece certificaciones reconocidas internacionalmente en InfoSec.

Para evaluar el estado del mercado laboral y analizar las razones de la escasez de competencias en ciberseguridad, la empresa especializada en investigación de amenazas Kaspersky hizo su propio relevamiento y dio cuenta de una situación alarmante: el 48% de las empresas latinoamericanas carece de profesionales del rubro.

"El ritmo de crecimiento del mercado TI en algunas regiones en desarrollo está cambiando tan rápidamente, que el mercado laboral no puede conseguir educar y formar a los especialistas adecuados con las habilidades y conocimientos necesarios en unos plazos tan ajustados", comentó al respecto Vladimir Dashchenko, experto en seguridad informática en ICS CERT de Kaspersky.

#### LOS PERFILES MÁS DEMANDADOS

El estudio de Kaspersky se basó en encuestas a más de 1.000 profesionales de InfoSec de todo el mundo. Los resultados arrojaron que el 48% de las empresas latinoamericanas describen sus equipos de ciberseguridad como "algo" o "significativamente" escasos de personal.

La carencia se centra, mayormente, en los investigadores de seguridad de la información (36%), los especialistas en inteligencia e investigación en seguridad (35%) y los analistas de malware (27 por ciento).

"Cuando las empresas hablan de escasez de habilidades y deficiencias en la fuerza laboral de ciberseguridad, probable-



Un gran número de industrias necesita expertos con experiencia en ciberamenazas

El 48% de las empresas latinoamericanas describen sus equipos de ciberseguridad como escasos de personal

Las empresas demandan profesionales de InfoSec experimentados, listos para realizar tareas de alta complejidad mente se refieren a profesionales de InfoSec con experiencia que están listos para realizar tareas complejas que requieren ciertas habilidades. Claramente, un estudiante recién graduado no cumplirá con este requisito, y este es un obstáculo que enfrentan la mayoría de las empresas al contratar nuevos profesionales de InfoSec", escribió en el estudio la compañía.

A nivel global, el promedio es del 41% y las empresas rusas son las que reportan la mayor escasez de personal de ciberseguridad (67%), mientras las instituciones norteamericanas las que reportan la más baja.

En cuanto a los ámbitos en los que más escasean este tipo de perfiles, el sector público admite que casi la mitad (46%) de los puestos de infoseguridad que necesitan siguen sin cubrirse. Las industrias de las telecomunicaciones y los medios de comunicación carecen de personal suficiente en un 39%, seguidos por el comercio minorista y mayorista y la sanidad, con un 37% de sus puestos por cubrir. Los sectores con menos vacantes en Infosec son el de TI (31%) y el de servicios financieros (27%), aunque las cifras todavía están cerca de un tercio.

"La escasez de habilidades, la falta de profesionales de InfoSec y el mayor número de ciberamenazas crean un círculo vicioso. Este problema existe desde hace muchos años; sin embargo, muchos profesionales cibernéticos afirman que la brecha de habilidades no se redujo. De hecho, ha empeorado", concluyó Kaspersky.\_\_\_

## Financial Times



Donald Trump, ante la Justicia
El candidato republicano compareció ante un tribunal de Manhattan, acusado de pagar para silenciar a una actriz porno. Es el primer expresidente de EE.UU. en enfrentar un juicio penal.



Mientras continúa el conflicto en Gaza, el jefe militar israelí, Herzi Halevi, prometió responder al ataque sin precedentes de Irán contra el territorio de su país. BLOOMBERG

TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

## EE.UU. y Europa buscan disuadir a Israel de contraatacar a Irán

Aunque los países occidentales afirmaron que están preparando sanciones contra Teherán, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel prometió una respuesta al ataque

\_\_\_ James Shotter \_\_\_ Andrew England

Estados Unidos y sus aliados europeos intensificaron el lunes sus esfuerzos para disuadir a Israel de contraatacar a Irán, mientras el jefe militar israelí prometía responder al ataque sin precedentes de Teherán contra el territorio del país.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, declararon que los países occidentales estaban preparando sanciones contra Teherán para evitar una escalada hacia una guerra total en Medio Oriente.

Blinken declaró que Washington estaba "coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada" tras la descarga de más de 300 misiles, cohetes y drones sobre Israel el sábado por la noche.

Sunak dijo que el G7 estaba

Blinken dijo que EE.UU. estaba "coordinando una respuesta diplomática para tratar de evitar una escalada" trabajando en nuevas medidas diplomáticas contra Irán, que ya está fuertemente sancionado por Occidente.

Pero después de que el gabinete de guerra israelí, compuesto por cinco miembros, se reuniera por segundo día para debatir su respuesta al ataque iraní, Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), señaló que Israel devolvería el golpe.

"Estamos mirando hacia adelante y analizando nuestros [próximos] pasos, y este lanzamiento de tantos misiles, misiles de crucero y UAVs [vehículos aéreos no tripulados] contra el territorio del Estado de Israel tendrá una respuesta", dijo en Nevatim, una base aérea atacada por Irán durante el fin

de semana.

Halevi añadió que "las FDI pueden hacer frente a Irán" y "actuar enérgicamente contra Irán en lugares cercanos y lejanos". Pero también afirmó que "estamos cooperando con EE.UU. y con socios estratégicos de la región".

La frenética diplomacia se produjo después de que EE.UU., el Reino Unido, Francia y Jordania ayudaran a Israel a derribar o inutilizar la gran mayoría de los proyectiles.

En declaraciones realizadas en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, destacó el papel de los aliados de Israel para frustrar el ataque iraní. "Junto con nuestros socios, derrotamos ese ataque", declaró, añadiendo que EE.UU. estaba comprometido tanto con la seguridad de Israel como con "evitar que el conflicto se extienda".

Un funcionario israelí dijo que el gabinete de guerra había discutido una variedad de respuestas militares y diplomáticas, añadiendo que Israel se reservaba el derecho a responder. En un indicio de que Israel podría estar contemplando tomar represalias más pronto que tarde, el funcionario dijo que

cualquier respuesta tendría más impacto si se producía "cerca" del ataque iraní.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, le dijo a su homólogo británico, David Cameron, en una llamada telefónica tras los atentados que Teherán "no veía con buenos ojos una escalada regional", según informó la Cancillería británica el lunes.

Pero también advirtió de que "en caso de cualquier nuevo aventura israelí, nuestra respuesta será urgente, más poderosa y a mayor escala".

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que la comunidad internacional debe hacer "todo lo posible para evitar recrudecimientos" e "intentar convencer a Israel de que no debemos responder con una escalada, sino aislando a Irán".

EE.UU. y el Reino Unido han dejado claro que no participarán en ningún ataque de represalia. Los vecinos árabes de Israel temen que el conflicto se extienda a sus fronteras.

"Estamos diciendo firmemente que no apoyamos un ataque de represalia", declaró Cameron el lunes.

Teherán lanzó el ataque el sábado en represalia por un ataque israelí contra su consulado en Damasco que mató a varios altos mandos iraníes.

Un funcionario iraní le dijo al Financial Times que Irán no quería que la crisis se agravara y había advertido a Estados Unidos de su intención de llevar a cabo un ataque de represalia contra Israel, dos días antes de que se lanzara la andanada de misiles y drones.

Los mensajes fueron enviados a Washington a través de la embajada suiza, que actúa como representante de Estados Unidos en Teherán, y más tarde a través de Turquía, dijo el funcionario.

"El mensaje decía que Irán tenía que responder... pero se calcularía sólo para mostrar a los israelíes que a partir de ahora habrá una respuesta a sus acciones, pero Irán no busca una escalada", agregó.

Los mercados internacionales ignoraron en gran medida las noticias procedentes de Medio Oriente, y los precios del petróleo cayeron ligeramente el lunes.

Es la primera vez que Irán ataca a Israel directamente desde su territorio y acercó a Medio Oriente a una guerra total entre sus dos potencias militares más poderosas.

La región está sumida en las hostilidades desde que estalló el conflicto entre Israel y Hamás el año pasado.

El lunes, cuatro soldados israelíes resultaron heridos en una explosión tras entrar en territorio libanés. Hezbollah, una organización respaldada por Irán, afirmó haber colocado artefactos explosivos en la zona de Tel Ismail y haberlos detonado cuando los soldados se acercaron.

Los partidarios de la línea dura de la coalición de Netanyahu con grupos ultrarreligiosos y de extrema derecha han exigido una respuesta "aplastante" al ataque iraní.

Sin embargo, otros han argumentado que el impacto re-

lativamente limitado de los ataques, que hirieron gravemente a una joven y causaron daños menores en dos bases militares, significaba que Israel podía permitirse adoptar una respuesta más moderada.

El ejército israelí declaró el

domingo por la noche que había convocado a dos brigadas de reservistas "para actividades operativas en el frente de Gaza".

Israel ha prometido lanzar una operación en Rafah, que considera el último bastión de Hamás en Gaza. Pero ha estado

sometido a intensas presiones por parte de EE.UU. para que no lleve a cabo una operación en la ciudad sin evacuar a los más de un millón de palestinos que se refugian allí tras huir de los combates en otras partes del enclave.\_\_\_

## MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En el marco de lo establecido en el artículo 4º del Decreto Nº 222/03 (modificado por Decreto Nº 267/24), se hace saber que, a efectos de cubrir la vacante de JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se ha propuesto al Dr. Ariel Oscar LIJO, DNI Nº 20.521.450. de profesión abogado, con los siguientes antecedentes curriculares: (\*)

#### ESTUDIOS CURSADOS:

Título: Abogado. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Posgrado: Especialista en Administración de Justicia. Instituto Superior de Estudios para la Justicia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

#### ANTECEDENTES:

\* Por Decreto 1368/2004 fue designado como Juez Federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 4 de la Capital Federal, en donde se desempeña hasta la actualidad. Tiene competencia y especialidad para la investigación de delitos complejos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, delitos contra el orden constitucional, requerimientos internacionales de extradición y fraudes marcarios. Por otro lado, se especializó en la gestión de bienes incautados en el marco de procesos penales y en el acompañamiento a las víctimas y personas damnificadas de grupos vulnerables de delitos. Certificó normas ISO 9001/2008 de gestión de calidad en sus procesos de trabajo, en marzo de 2017.

\* Profesor Adjunto interino, Delitos contra la Propiedad Intelectual Leyes 11,723 y 22.362 en la Facultad de Derecho de la Universidad de

\* Director y Profesor del Curso "Delitos Complejos", Organizado por la Secretaria de Capacitación de la U.E.J.N. y dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

\* Profesor de los Cursos de Capacitación Judicial de la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, designación efectuada por el Honorable Consejo Directivo de dicha Asociación.

\* Profesor Adjunto en las cátedras de Derecho Penal; Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal de la Universidad del Museo Social Argentino.

\* Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Penal de la Tecnicatura en Seguridad Pública en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

\* Expositor en el Simposio sobre "Crimen Económico", septiembre de 2006. Universidad de Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

\* Profesor del Programa de Actualización "Prevención global de activos y financiación del terrorismo", Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT. \* Disertante en el panel "Trata de personas" del II Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional "Dignidad, compromiso y solidaridad: hacia la erradicación de todo tipo de violencia laboral". Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agosto 2013. Organizado por el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y la Red Iberoamericana por la Dignidad en el Trabajo y en las Organizaciones.

\* Ponente en la "Capacitación para funcionarios investigadores de la Trata de Personas en Latinoamérica". Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Agosto 2013. Organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.

\* Expositor en el "Taller de Capacitación dirigido a operadores de justicia con la finalidad de brindarles herramientas importantes para la persecución eficiente y eficaz del delito de Trata de Personas". Bolívia. Septiembre 2013. Organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

\* Expositor en el Seminario "Acceso a la Justicia y Derechos Humanos". Y presentación del libro "Acceso a la Justicia y Derechos Humanos". Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diciembre de 2013. Organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. \* Ponente en la Jornada "Intercambio de Experiencias sobre Reformas Penales en México y Argentina". Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marzo de 2014. Organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

\* Expositor en la "Cumbre de los Jueces sobre la trata de personas y el crimen organizado". Ciudad de Vaticano. Junio de 2016. Organizado

por PONTIFICIA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.

Sarmiento 329, PB (CABA) en el horario de 9.15 a 17.00 horas.

\* Ponente en la "Conferencia sobre la lucha contra la impunidad de crimenes complejos: Experiencias de la Corte Penal Internacional y de Argentina". Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abril 2017. Organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Congreso de la Nación, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. \* Ponente en el "Taller ALA/CFT para jueces y fiscales Gafilat - Gafi: experiencias, retos y mejores prácticas". Quito, República del Ecuador.

Septiembre 2017. Organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

\* Ponente en la conferencia: "Reutilización social de bienes recuperados de la criminalidad organizada: una oportunidad para la sociedad y el Estado." Organizado por ACIJ, la Fundación Multipolar, el CG de Argentina. Abril 2022.

\* Agradecimiento y reconocimiento por su inestimable colaboración con la Embajada de Israel en Argentina, Buenos Aires, 2011.

\* Reconocimiento a la excelencia en la Gestión Judicial, por sus cualidades académicas y destacada labor para la correcta administración de justicia de su nación, otorgado por el Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal IPADEP, marzo 2022.

\* Coordinador y moderador del "Encuentro nacional de la Justicia Federal" en Rosario. Organizado por AJUFE. Mayo 2022.

\* Participante de la Conferencia para Jueces en "The Critical Role of the Judiciary in Combating Trafficking in Human Beings". Noviembre 2016, Organizado por la Embajada de Israel, OSCE, UNODC, IOM.

(\*) En todos los casos se trata de una síntesis de los datos que componen su curriculum vitae, que podrá ser consultado en detalle en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación: www.jus.gov.ar

Asimismo, se transcriben a continuación los artículos 2º y 6º del Decreto Nº 222/03 (modificado por Decreto Nº 267/24):

Artículo 2º: "Déjase establecida como finalidad última de los procedimientos adoptados, la preselección de los candidatos para la cobertura de vacantes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función".

Artículo 6º: "Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos.

No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2º del presente o que se funden en cualquier tipo de discriminación".

Las presentaciones se deberán realizar en el Ministerio de Justicia de la Nación, en el plazo y en la forma señalada en el articulo 6º del Decreto Nº 222/03 (modificado por Decreto Nº 267/24), por ante la Dirección de Despacho, Mesa de Entradas e Información al Público, sita en



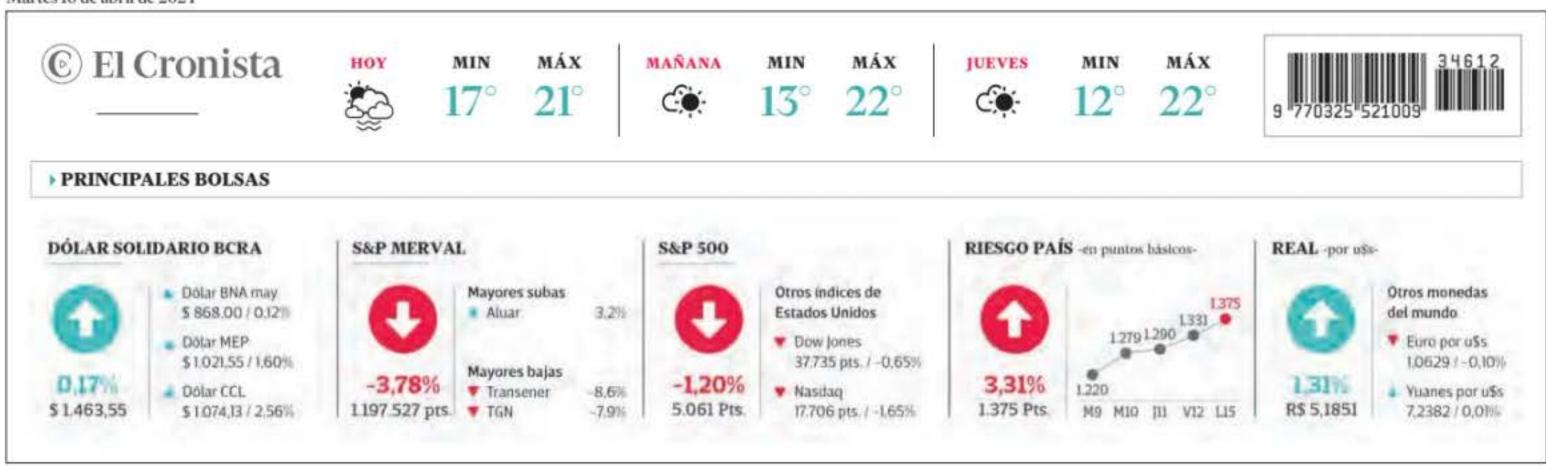

## **B** Lado B

# Argentina es el segundo país con más potencial para favorecer inversiones



El país deberá liberar el comercio, levantar cepo y estimular la inversión extranjera en las industrias mineras y energéticas, así como también deshacer el control de precios

Se trata de un ranking paralelo al que también hace The Economist con los mejores países para hacer negocios hoy.

El Cronista
Buenos Aires

stabilidad macroeconómica, actualidad política, oportunidades de mercado y dificultades que podría causar el sistema impositivo. Esas son algunas de las características que el medio londinense The Economist tuvo en cuenta a la hora de elaborar el ranking de los 10 mejores países del mundo para hacer negocios. La Argentina no está dentro del top 10, pero ingresó en una nueva categoría.

Tras el triunfo de Javier Milei y luego de sus primeros 100 días al frente de la Casa Rosada, el centro de análisis Economist Intelligence Unit (EIU) posicionó a la Argentina en el segundo lugar a nivel mundial en la lista de países que tienen mayores posibilidades de favorecer las inversiones privadas en el próximo lustro.

Ese ranking paralelo -se realiza independientemente del lugar que cada uno ocupó en la lista general- lo encabeza Grecia. Le siguen la Argentina, India, Angola y Qatar.

"Pensamos que el Gobierno va a deshacer muchas de las Grecia encabeza la lista de los países con mayores posibilidades de favorecer las inversiones privadas

políticas que eran desfavorables para hacer negocios", le dijo a la BBC Nicolás Saldías, economista senior del EIU para América latina. Entre las medidas que destacó el economista, figuran liberar el comercio, levantar cepo y estimular la inversión extranjera en las industrias mineras y energéticas, así como también deshacer el control de precios, "Le queda mucho por mejorar", explicó.

En cambio, según el EIU, los países que ofrecerán las condiciones más favorables para realizar grandes inversiones en los próximos años son Singapur, Dinamarca y los Estados Unidos. Les siguen Alemania, Suiza, Canadá, Suecia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Finlandia.

A pesar de que bajó ocho puestos respecto al reporte del año pasado, Chile es el país mejor rankeado de la región. El año pasado, obtuvo el lugar número 22 en la lista de los mejores lugares para realizar inversiones, mientras que en 2024, ocupa el puesto 30. Completan el top 3 regional, México y Costa Rica.